

"Delirio", el libro de Laura Restrepo ganador del premio Alfaguara de Novela, celebra 20 años con la publicación de una edición especial. La historia puede entenderse como una retahíla polifónica que abarca distintas generaciones. / Cultura p. 14







# EL ESPECTADOR

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 Nº 40.146 17 DE JULIO DE 2024 24 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200

7 708338 505312



En la sanción de la reforma pensional, el presidente Petro estuvo acompañado del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán. / Mauricio Alvarado

# Reducción de la pobreza monetaria

La pobreza monetaria de 2023 fue de 33 % de la población, lo que representa una reducción del 3,6 % con respecto a las cifras de 2022. Es decir, alrededor de 1,6 millones de personas salieron de esta situación. Estas fueron las razones.

/ Tema del día p. 2

# Así queda el tablero con el EMC

El Gobierno Nacional anunció una ofensiva total contra los frentes del Estado Mayor Central (EMC), liderados por alias "Iván Mordisco", que han estado detrás de hechos violentos en Cauca y el Valle. Con los liderados por alias "Calarcá" se mantendría un cese al fuego hasta octubre. / País p. 4

### Vance, el relevo generacional

James David (J. D.) Vance, un hombre joven y con poca experiencia política, fue escogido por Donald Trump como su candidato a vicepresidente. Un poco más moderado que el exmandatario, puede convertirse en la continuidad que busca para el futuro el trumpismo. / Internacional p. 7

# El FMI confirma su previsión de crecimiento mundial para 2024

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo sin cambios su previsión de crecimiento mundial para 2024, pero empeoró la de América Latina y la de Argentina.

En la tercera y última actualización de su informe anual, el FMI prevé un crecimiento mundial del 3,2 % este año y mejora ligeramente su previsión para 2025 hasta 3,3 % (+0,1 puntos porcentuales). Por el contrario, la economía de América Latina y el Caribe empeora ligeramente. Crecerá 1,9 % este año (-0,1 pp) y 2,7 % en 2025.

"La región realmente ha capeado bastante bien, en su conjunto, la crisis del covid y ha sido resistente, por lo que también estuvo entre los primeros en responder a las presiones inflacionarias", dijo Petya Koeva Brooks, subdirectora del Departamento de Investigación del Fondo.

La brecha entre las principales economías del mundo seguirá siendo importante en 2024. La brecha entre las principales economías del mundo seguirá siendo importante en 2024, con un crecimiento previsto del 2,6 % para Estados Unidos.

# Temadeldía

Análisis

# Lo que dicen las cifras de pobreza monetaria sobre la economía de Colombia

Tanto la pobreza monetaria como la extrema tuvieron reducciones importantes en el país para 2023. Estas son buenas noticias, y lo son aún más cuando se examina la razón detrás de estas bajas.

#### REDACCIÓN NEGOCIOS

El DANE presentó este martes los más recientes resultados de pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema en el país, correspondientes a 2023: 33 y 11,4 %, respectivamente.

Los datos eran ampliamente esperados, pues más que agregar información sobre la salud económica del país, hablan del bienestar básico de millones de personas en Colombia.

Además de su relevancia estructural, por llamarla de alguna forma, la publicación de estas cifras generaba expectativa luego de los resultados de 2022 (frente a 2021), cuando se registró un incremento en la pobreza extrema (13,7 a 13,8 %) que, aunque leve, igual fue una subida y no una bajada.

Aquí vale recordar que hasta antes del covid-19 Colombia había tenido reducciones constantes en estas cifras desde por lo menos 2012. Sin embargo, la entrada de la pandemia supuso el primer crecimiento en este indicador, asociado a la crisis económica y social que se dio especialmente en 2020.

Y el punto acá es que cada año que se cede en lucha contra la pobreza representa varios más para poder recuperar el terreno perdido. Esto solo desde el punto de vista de la política pública.

Ya en la vida tangible, lejos de la macroeconomía, cada centímetro que es cedido en el terreno de la pobreza y la pobreza extrema implica que alguien no puede experimentar la vida con las garantías mínimas de subsistencia, como una alimentación básica o servicios públicos en un hogar.

### ¿Qué es la pobreza monetaria?

Antes de entrar más en materia, es importante explicar de qué hablamos cuando nos referimos a pobreza monetaria (y extrema).

El país hace dos grandes mediciones de pobreza: la monetaria (con el añadido de la extrema, ya hablaremos de esta) y la multidimensional.

La multidimensional (como su nombre lo indica) tiene en cuenta una serie de elementos y dimensiones; es un índice más complejo, que busca pintar un panorama más granular y complejo de la situación de una familia (si tiene acceso a servicios de salud o cuál es la calidad de su vivienda, por ejemplo).

Ahora bien, la medición de pobreza monetaria establece un monto de dinero que permite tener unas condiciones mínimas de vida en términos de acceso a alimentación, vivienda y servicios.

En otras palabras, con cuánto dinero puede alcanzar estos fines, algo que se conoce como la línea de pobreza: si los ingresos de alguien están por debajo de esa cantidad (\$435.375 mensuales para 2023), se considera que esta persona entra en esta categoría.

Por su parte, la pobreza monetaria extrema se reduce exclusivamente al tema de alimentos: esta categoría se entiende como la posibilidad de que una persona tenga una alimentación básica (2.100 calorías diarias). La línea de pobreza monetaria extrema fue definida por el DANE en \$218.846 mensuales para 2023.

#### Lo que dicen las cifras de pobreza de 2023

En general, este reporte viene con buenas noticias, pues se registraron descensos significativos, tanto en la pobreza mone-

Las noticias sobre pobreza son positivas, pero lo son aún más ya que se dieron en un año difícil en términos económicos.

taria como en la extrema. Y estas bajas se dieron en todos los dominios geográficos (total nacional, cabeceras y la ruralidad). De hecho, las mejorías más amplias se registraron en el campo, en donde típicamente este indicador no solo es más alto año tras año, sino que se resiste a bajar con mayor velocidad y fluidez.

Para 2023, la pobreza monetaria se presentó en 33 % de la población, lo que representa una reducción del 3,6 % frente a las cifras de 2022, cuando este indicador se ubicó en 36,6 %.

En números totales, estos datos significan que hay 16,7 millones de personas en situación de pobreza y 5,7 millones de colombianos en pobreza extrema. Ambos registros representan reducciones frente a los números de 2022 e implican que 1,6 millones de personas salieron de la pobreza y alrededor de 1,1 millones lo hicieron de la pobreza monetaria extrema.

"Los resultados son muy buenos y es una excelente noticia, que debemos celebrar", asegura Andrés Giraldo, director del Departamento de Economía de la U. Javeriana. Esto en el panorama macro.

Ya desgranando un poco más las cifras, hay aspectos que resaltan. "Cuando uno se pone a mirar cuál es la fuente de esos ingresos, es una excelente noticia que los hogares del quintil más bajo de la distribución hayan tenido incrementos de ingresos muy importantes, del 10 %. Y también es importante la fuente de esos ingresos, que en ese mismo quintil fue el ingreso laboral. Es decir, la gente está trabajando", asegura Giraldo.

En esto concuerda César positivas por de pero lo son aún má pero lo son aún má cuenta que se dan de un año (2023) el papel del empleo: los ingresos laborales fueron el principal amargo que dulce.



Antes del covid-19 Colombia había tenido reducciones constantes de la pobreza y la pobreza extrema. /Jose Vargas

motor de la reducción en pobreza. El año pasado hubo un incremento de las personas ocupadas, y esto irriga sus beneficios en la población más vulnerable. El empleo es fuente de superación de pobreza".

Para el grupo de personas más vulnerables (el quintil 1), de los 10 puntos de incremento en ingresos, casi nueve fueron ingresos laborales. Y, de hecho, en todos los quintiles el dinero por este concepto fue el mayor motor en la mejoría general.

Las noticias sobre pobreza son positivas por derecho propio, pero lo son aún más si se tiene en cuenta que se dan en el contexto de un año (2023) que, económicamente hablando, fue tanto más amargo que dulce.

Vale recordar que el PIB creció el año pasado en apenas 0,6 %, lo que marcó un punto históricamente bajo y sorprendió (para mal) a todos los analistas, pues ninguna proyección contemplaba en su momento un resultado tan flojo.

Además de esto, la inflación fue una de las variables protagonistas el año pasado, al alcanzar un pico de más del 13 % para marzo. Y si bien este indicador comenzó a bajar constantemente después de ese resultado, lo cierto es que igual acabó el año apenas por debajo del 10 % y muy lejos de la meta del 3 % del Banco de la República.

"Sin lugar a duda es positivo que la pobreza monetaria se haya reducido en un año que tenía un

# El impacto de aranceles de EE. UU. en la economía de China

Nuevos aranceles del 60 % sobre todas las exportaciones chinas a Estados Unidos reducirían en más de la mitad la tasa de crecimiento anual de China, según una nueva investigación de UBS Group AG, lo que subraya los riesgos para Pekín si el expresidente Donald Trump regresa a la Casa Blanca.

Trump señaló previamente este año que

estaba considerando imponer un arancel fijo del 60 % sobre las importaciones chinas. Si eso sucediera, recortaría 2,5 puntos porcentuales del producto interno bruto de China en el año siguiente, según un informe de economistas de UBS publicado el lunes. Pekín busca alcanzar un crecimiento de alrededor del 5 % este año. después de que la economía se expandiera un

5,2 % en 2023.

El pronóstico se basa en el supuesto de que parte del comercio se desvía a través de terceros países, que China no toma represalias y que otras naciones no se unen a EÉ. UU. en la imposición de gravámenes. La mitad de ese lastre vendría de la caída de las exportaciones.

Se estima que la economía china se expanda 4,6 % el próximo año y tenga un crecimiento del 4,2 % en 2026.

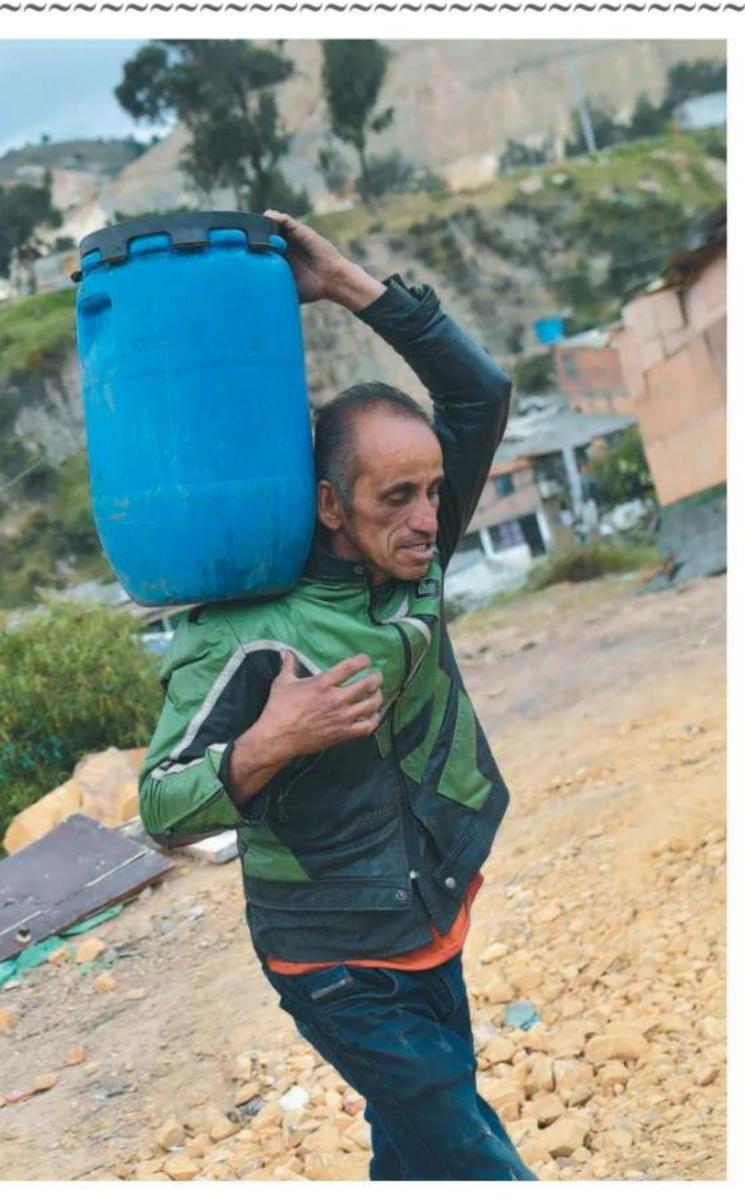

Pobreza monetaria por ciudades 2023







Evolución del coeficiente

de Gini en Colombia

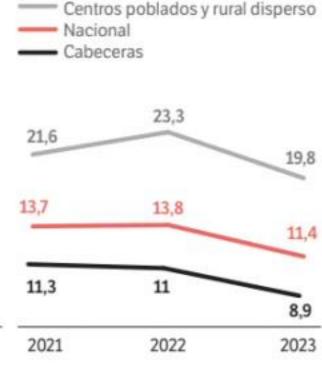

Evolución de la pobreza

monetaria extrema en Colombia

Fuente: DANE

contexto tan adverso. El pronóstico, aunque no era necesariamente de un aumento, sí podía contemplar una estabilización. Más aún cuando la ejecución del Gobierno no ha sido la mejor", comenta Pabón.

Giraldo advierte que hay que hacer un análisis posterior más detallado de cuáles fueron las causas de subida en los ingresos laborales en un año de crecimiento económico bajo. "La economía está desacelerada, entonces hay que pensar en dónde están creciendo esos ingresos laborales".

Ante los datos, y un poco de forma previsible, el Gobierno celebró los resultados y aprovechó para atribuirse la mejoría.

que "es muy apresurado de parte del presidente que somos menos pobres gracias al Gobierno porque, precisamente, cuando uno mira el cuadro de contribuciones por ingreso sucede que la fuente de ayuda institucional cayó en el qintil más bajo de ingreso, es decir, las ayudas institucionales cayeron".

De hecho, las ayudas institucionales cayeron en todos los quintiles, excepto en el número. Y en donde más lo hicieron fue, justamente, en el primero, con una contracción del 2,07 %.

"Y tiene todo el sentido, porque en 2023 Prosperidad Social estaba en un análisis de las ayudas a los hogares y nunca ejecutaron, o si lo hicieron fue en solo una dice Giraldo, al tiempo que aclara que la reducción también se entiende que haya una caída en los quintiles de mejores ingresos (3, 4 y 5), ante la depuración de las ayudas que prometió el Gobierno.

Esto no quiere decir que los programas y asistencia del Estado no cuentan. De hecho, según los datos del DANE, si no existiera ningún programa de este tipo, la pobreza monetaria se encontraría 4,4 % puntos por encima de su nivel actual y la extrema bor-Sin embargo, Giraldo advierte parte del año, su política social", dearía un incremento del 5 % para del Gobierno.

el total nacional; en el campo las diferencias superan cómodamente los 8 puntos porcentuales para ambos indicadores.

Por último, el resultado más notable en las reducciones de pobreza se dio en los entornos rurales, en donde típicamente las mediciones no solo son más altas, sino que resultan más lentas en sus descensos.

Esta mejoría, según Piedad Urdinola, directora del DANE, está relacionada con las avudas

Sin embargo, para los analistas consultados, los buenos resultados económicos del agro, que sacaron la cara en los resultados del PIB de 2023, son el principal motor de la reducción de pobreza en los entornos rurales.

"El PIB agrícola ha sido una sorpresa positiva, tanto el año pasado como en este. La producción agrícola está impulsando la actividad económica. Esto nos vuelve a decir que entre más empleo, hay más bienestar", concluye Pabón.

# El exsenador Álvaro García seguirá detenido, dice Corte Suprema

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenó medida de aseguramiento contra del exsenador Álvaro García Romero, quien fue condenado a 40 años de prisión en 2010 por su participación en la masacre de Macavepo, Bolívar, ejecutada por las Autodefensas Unidas de Colombia en octubre de 2000. En

días pasados, el Juzgado 22 de Ejecución de Penas de Bogotá le había otorgado la libertad condicional al excongresista, decisión que se vino abajo tras la determinación del alto tribunal.

El expediente por el cual la Corte mantiene la medida de aseguramiento vigente en contra de García Romero tiene

que ver con el delito de desplazamiento forzado, pues, de acuerdo con la acusación en su contra, luego de la masacre, la cual dejó un saldo de 12 campesinos asesinados, más de 4.000 personas tuvieron que dejar sus hogares por temor a las represalias de las estructuras paramilitares, incluidos los familiares de las víctimas de Macavepo.

La libertad condicional le había sido otorgada a García Romero por el "cumplimiento de tres quintas partes de su pena".



Alias "Calarcá" sigue en la mesa

# Ofensiva contra "Iván Mordisco" y cese al fuego con "Calarcá": esto sigue en la paz total

El gobierno de Gustavo Petro no dialogará más por ahora con la facción de las disidencias señalada de ser la perpetradora de hechos violentos contra civiles y Fuerza Pública en Cauca y el Valle. Desde las Fuerzas Militares alistan todo para, a la fuerza, retomar el control del territorio.

#### REDACCIÓN JUDICIAL

A partir de hoy comienza la "ofensiva total" del gobierno de Gustavo Petro en contra de los frentes del Estado Mayor Central (EMC), comandados por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco. El grupo armado, que era uno de los que se había sentado en la mesa con el Gobierno para hablar de paz total, se partió en dos y el Ejecutivo decidió que con cada una de las dos facciones llevaría caminos distintos. Mientras que con Mordisco el diálogo no será la ruta, sino que lo será el fuego, con los comandados por Alexánder Mendoza, alias Calarcá, se seguirá en la mesa con un cese al fuego y con medidas históricas.

La decisión de irse con todo en contra de la facción liderada por Iván Mordisco venía cantada desde hace meses, tras la suspensión en marzo del cese al fuego con el EMC en Cauca, Nariño y Valle, por el ataque a una comunidad indígena en Toribío, Cauca. Sin embargo, este martes fue el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el encargado de oficializar lo que se sabía: el cese al fuego con Mordisco había terminado. También el alto funcionario mostró la otra cara de la moneda: con los frentes Gentil Duarte, Jorge Briceño y Raúl Reyes, liderados por Calarcá, se mantendría un cese al fuego hasta octubre de este año.

Aunque las dos decisiones se preveían, lo novedoso está en uno de los compromisos adquiridos por los frentes de alias Calarcá: la georreferenciación. Esos tres frentes se comprometieron a dar las coordenadas de los lugares donde están y que actualmente ocupan. Este diario se contactó con fuentes dentro de las Fuerzas Militares, las cuales confirmaron

verificación de la información que los frentes han ido entregando sobre su presencia en el país. La información suministrada por la facción de Calarcá, dicen en el interior de las instituciones castrenses, sirve en este momento para hacer un mapa tanto de los hombres de Calarcá como de los de Mordisco.

Desde las Fuerzas Militares le aseguraron a El Espectador que, por un lado, les será más fácil verificar si se cumple o no el cese al fuego y también si los frentes se expanden. Por otra parte, les ayuda a trazar una ruta para adelantar las ofensivas contra los hombres de Iván Mordisco, que predominan en Cauca y el Valle del Cauca. Sin embargo, dentro de las filas de la institución, aunque la orden del ministro de Defensa fue clara, se mantiene la expectativa de cuáles serán las líneas que trazará el almirante Francisco Hernando Cubides Granados, quien asumió el comando de las Fuerzas Militares la semana pasada.

Algo que es claro, dicen, es que el almirante Cubides no demorará mucho en impartir las nuevas directrices para hacerle frente a Mordisco. Incluso, señalan cercanos al nuevo comandante de las Fuerzas Militares, que ya se tendrían varios planes y operaciones previstas, pues la situación de violencia en Cauca y Valle con los hombres de Mordisco fue una de las papas calientes que le dejó el general del Ejército Helder Bonilla a Cubides al momento de dejar el cargo. La demora, de acuerdo con las fuentes consultadas, sería la socialización de los nuevos protocolos para el cese al fuego con la gente de Calarcá, y la ruta que se seguirá para retomar el control en las zonas con quienes no se que ya se encuentran haciendo la renovó el acuerdo.



El cese al fuego con las disidencias de "Mordisco" fue levantado en marzo en Cauca, Valle y Nariño. / EFE

### ¿Dónde tiene influencia las disidencias de alias Calarcá?



Lo que es cierto es que, con la oficialización de la "ofensiva total" en contra de las disidencias de Mordisco, las Fuer-

Una postura que desde ya se vislumbra, también tomará el jefe disidente, pues tras conocerse la decisión del Gobierno de atazas Militares se irán con todo. carlo, habría lanzado amenazas Cauca.

de ataque para la COP16, que se realizará en Cali, Valle, en octubre de este año. "La COP16 fracasará aunque militarice con gringos la ciudad", escribió el grupo armado en la red social X. Además, le hablaron directamente al presidente Petro, señalando que "su discurso de protección de la naturaleza se derrumbará cuando el pueblo colombiano se dé cuenta de lo que están haciendo sus militares en la Amazonia".

Por ahora, la Fuerza Pública asegura tener todo previsto para garantizar la seguridad en la capital del Valle y salvaguardar a los asistentes nacionales e internacionales. Lo que no es aún claro es cómo llevarán esa misma seguridad a los municipios aledaños, en los cuales tanto uniformados como civiles han sido víctimas de acciones criminales como hostigamientos, carrosbomba, ataques con granadas lanzadas con drones e incluso disparos que fueron hechos al esquema de seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez, en las vías del

# Buscan un último intento para frenar la división de Alianza Verde

La Alianza Verde hará este miércoles un último intento por llevar una candidatura única a la presidencia de la Cámara. En efecto, la bancada de congresistas fue citada en Bogotá, con el fin de buscar un acuerdo entre los representantes Katherine Miranda y Jaime Raúl Salamanca, para que alguno de los dos decline y se sume a la campaña del

otro, pero varias fuentes del interior de la colectividad auguran un resultado negativo a este propósito.

Miranda siente que tiene la fuerza para imponerse como sucesora del liberal Andrés Calle y que para ello cuenta con el respaldo de las curules que se sienten lejanas de la Casa de Nariño, mientras que Salamanca

considera que el guiño que recibió del gobierno del presidente Gustavo Petro es lo que lo puede catapultar a la presidencia de la Cámara.

Sin embargo, la institucionalidad del partido se apartó de la cita de este miércoles y dijo que no compromete a las directivas de Alianza Verde.

Lo que quiere la bancada es un posible acuerdo entre Katherine Miranda y Jaime Raúl Salamanca por la presidencia de la Cámara.

# Política

El Ejecutivo busca más diálogo

# Se fracturó lazo entre Gobierno y poder regional por manejo de la paz total

Los gobernadores piden participación en las mesas de negociación con criminales y que se dé un manejo distinto a los ceses al fuego.



La relación entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el poder regional no es la mejor, y aunque hay varios puntos de entendimiento y ciertos proyectos de nación conjuntos, existe una fractura fuerte en torno a cómo se está aplicando la denominada paz total y la violencia que se está generando como consecuencia de algunos ceses al fuego con estructuras criminales.

Los voceros de al menos cinco gobernaciones le han hecho saber a la Casa de Nariño que la interlocución para expresar sus preocupaciones no es óptima y que el accionar de la Fuerza Pública en ciertas zonas está supeditado a esos acuerdos de no agresión, lo que dificulta tomar medidas de fondo cuando hay enfrentamientos entre las mismas organizaciones ilegales que se disputan a sangre y fuego el mercado ilícito y el control territorial en sus regiones de influencia.

Una de ellas es la de Rafael Cortés, gobernadora de Meta, quien aseguró que las disidencias de alias Iván Mordisco comenzaron a entrar en su departamento tras la ofensiva que el Gobierno ordenó sobre sus estructuras en Cauca, Valle y Nariño. Además, alertó que la otra fracción ilegal de esa banda, la que comanda alias Calarcá y con la que se prorrogó este martes el cese al fuego, le ha permitido el ingreso a su departamento.

De hecho, fue más allá y advirtió que tiene información en cuanto a que reductos del Clan del Golfo están intentando penetrar las zonas urbanas de Meta, en especial en Villavicencio (la capital), lo que hace que el ajedrez de ilegales atacaron a un pelotón hasta llevarlo das, pero sí admitieron -lo que con-

con alto poder terrorista y extorsivo aumente de fichas. Y todo esto sin contar que -según la funcionaria- en su departamento también están presentes las disidencias de alias Iván Márquez, autobautizada Segunda Marquetalia, y la que se conoce como Comandos de la Frontera; entre todas estas estructuras hay disputas.

"Lo que se dejó ver es que el Gobierno Nacional no tiene claridad, no tiene un modelo ni un cronograma de actividades de cómo quiere hacer la paz. Así que nos preocupa muchísimo. (...) La paz total es un fracaso en este Gobierno", le dijo Cortés a El Espectador en una entrevista reciente.

Pero el tema no para ahí. Otra de las regiones que le dijo al Gobierno del presidente Petro que es necesario que replantee su estrategia de negociación con la criminalidad es Antioquia, departamento en donde hasta el fantasma de las minas antipersonas volvió a rondar y en el cual hay un componente urbano de esas mesas de conversación.

El gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, se negó hace unas semanas a asistir a una cita entre fracciones disidentes de Antioquia y delegados del Ejecutivo, entre ellos el comisionado de Paz, Otty Patiño, asegurando que la violencia desbordada no se puede combatir con "permisividad".

Incluso, justo cuando voceros del Clan del Golfo han expresado su interés de volver a negociar con la administración Petro, se perpetró el asesinato de seis miembros del Ejército en una vereda de Valdivia, Antioquia, cuando militantes de esa organización narcotraficante





Los gobernadores de Meta, Rafaela Cortés, y de Antioquia, Andrés Rendón, lanzaron alertas. / El Espectador

a un campo minado. Eso sucedió el pasado 4 de julio.

"En el gobierno de Antioquia la paz se entiende como el imperio de la ley, la justicia y las oportunidades. Ysise quiere, la paz con muestras de buena voluntad", afirmó hace poco Rendón. Y en otra intervención, en la que denunció una alianza entre las narcoguerrillas de las disidencias y el ELN, advirtió: "Fin del cese al fuego ya; la macabra alianza entre el ELNy las disidencias de las FARC tiene a Antioquia y al país de luto".

En esta misma postura, sin matices, está el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien además pidió revaluar la mesa urbana con las bandas de la capital antioqueña que aún no rinde frutos.

"Díganme quién gana con el se cese al fuego. Ganan las estructuras criminales. ¿Quién pierde? Nuestros soldados y policías, y la población civil", precisó Gutiérrez.

Otra de las regiones que también ha levantado la mano pidiendo que analicen medidas más eficaces para que la apuesta por una salida negociada a la guerra no derive en violencia, como está pasando en varias partes del país, es el Valle del Cauca.

En efecto, su gobernadora, Dilian Francisca Toro, ha venido manteniendo diálogos con ciertos sectores del Ejecutivo para analizar la crisis que se está desatando en su departamento por el accionar de organizaciones ilegales como las disidencias de Iván Mordisco o la que se conoce como La Inmaculada. Estas estructuras, incluso, han desatado alertas que se están analizando en torno a la seguridad de la COP16 que se realizará en octubre próximo en Cali.

Lo que dijeron fuentes de inteligencia de la región es que la cumbre aún no tiene un riesgo que derive en su posible suspensión y que para evitar un escenario de esa naturaleza es que se están tomando medicuerda con voces autorizadas del alto Gobierno- que se podrían presentar situaciones de no asistencia por razones de seguridad.

Pero, por lo mismo, es que los gobiernos Nacional v del Valle trabajan en cómo poder sostener la seguridad para ese evento y en general para una región que siente golpeada su situación de orden público.

"Seguimos en el proceso de que haya control territorial por la institucionalidad, en este caso del Ejército y de la Policía, y por supuesto con inversión social. Pero, además, ya estamos comprando drones, que demoran entre 40 y 60 días para llegar, pero los vamos a comprar por emergencias, y la idea es que ya estén para la COP", le dijo la gobernadora Toro recientemente a este diario.

Llamados similares también han hecho los gobernadores de Chocó, Nubia Carolina Córdoba: de Boyacá, Carlos Amaya, y, entre otros, de Sucre, Lucy García Montes. Además, han coincidido en que la nueva consejera de las Regiones, Luz María Múnera -quien reemplazó en el cargo a Sandra Ortiz tras terminar salpicada en el escándalo de corrupción de la Ungrd-, no ha tenido un diálogo directo con las gobernaciones y que eso dificulta que la articulación.

Incluso, a través de la Federa-

ción Nacional de Departamentos, se hizo un llamado conjunto de los gobernadores para que la Casa de Nariño acabe con los ceses al fuego hasta tanto hava muestras reales de que las organizaciones ilegales quieren dejar las armas y sus actividades ilícitas.

"Hasta ahora la suspensión de operaciones militares ha permitido el fortalecimiento de dichas organizaciones ilegales, la instrumentalización de las comunidades y la ocupación de nuevos espacios para el aumento de economías ilícitas", dijeron los gobernadores a través de un reciente comunicado que divulgó la Federación.

Entodo caso, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ya se reunió con los gobernadores intentando darles tranquilidad sobre los procesos de seguridad y políticos que se vienen realizando desde el Gobierno, aunque aún faltan las citas con las delegaciones de paz que han venido solicitando desde el poder regional.

El presidente Petro y su gabinete, por ahora, analizan todo el panorama y cómo tender puentes con un poder regional que es clave para lograr cumplir los objetivos de su plan de gobierno y darles celeridad a sus principales apuestas, como dijo que sería su objetivo en este segundo tiempo de su mandato.



La junta directiva, el presidente, vicepresidentes y funcionarios de Valorem S.A.S., lamentan el fallecimiento de la señora

### PATRICIA FONSECA GÓMEZ

y expresan sus sentidas condolencias a sus familiares y amigos

La ceremonia de exeguias se llevará a cabo el miércoles 17 de julio de 2024, a las 11:00 a.m., en la Iglesia Santa Gema Galgani (Cra. 19A # 106-49, Bogotá)

# Alertan por el uso de más de \$9.000 millones en el Mininterior

La Contraloría dio a conocer este martes que, en medio de una auditoría al Ministerio del Interior, encontró ocho hallazgos fiscales por un total de \$9.115 millones. De acuerdo con la información oficial, en tres de los casos se encontraron pruebas suficientes para abrir indagaciones preliminares.

Los ocho hallazgos corresponden a con-

tratos o pagos hechos durante la vigencia de 2023, tiempo en el cual el ministro era Luis Fernando Velasco. Según el ente fiscal, los dos datos más relevantes tienen que ver con la construcción del Comando Especial del Pacífico Sur de la Policía, en Tumaco, Nariño, y con las inversiones en el Comando de Policía en Sabanalarga, Atlántico.

Además, la entidad señaló que se documentaron pagos de ítems no realizados y actividades que no fueron ejecutadas en un convenio interadministrativo entre el Ministerio del Interior, el Fondo Nacional para la Seguridad y Convivencia (Fonsecon) y Cota, Cundinamarca, para la construcción del proyecto Sacúdete al Parque.

La Contraloría hizo ocho hallazgos fiscales durante la vigencia 2023, tiempo en el que el ministro del Interior era Luis Fernando Velasco.

# **Política**

Dos iniciativas quedan pendientes todavía

# Petro usó la calle para presionar a las cortes y el Congreso por su reforma pensional

La única reforma del Gobierno que prosperó en el Capitolio fue sancionada por el presidente. Mientras se anunciaron demandas contra la iniciativa por supuestos vicios de trámite, y la oposición se alista para una legislatura en la que ejerzan más control político, el mandatario espera que las calles demuestren que el pueblo sigue de su lado.



La vicepresidenta Francia Márquez, el presidente Gustavo Petro y el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán. / Mauricio Alvarado

### REDACCIÓN POLÍTICA

La foto de política de este martes tuvo dos contrastes. En efecto, la firma del presidente Gustavo Petro quedó plasmada en el texto de la reforma pensional, que llevaba en sí misma una banda con el mensaje "Le cumplimos al país", al mismo tiempo que la oposición confirmaba que presentaría una demanda para que el texto se cayera en la Corte Constitucional. En un evento que no amasó las personas suficientes para llenar en pleno corazón de Bogotá toda la plaza de Bolívar, el mandatario siguió tejiendo el relato que reforzará en los próximos dos años: un Congreso que no le ha permitido avanzar como lo esperaba en la aprobación de las reformas sociales que prometió antes de llegar al poder, un supuesto sabotaje a su mandato por parte de otros poderes y un pueblo que lo respalda desde las calles.

En las tres horas que pasaron antes de que el presidente llegara a la plaza de Bolívar se fueron ocupando las sillas de los invitados especiales de Petro, los adultos mayores que portaban una manilla que distinguía si habían sido convocados por Prosperidad Social o Colpensiones y quienes serían los principales beneficiados de la reforma, de acuerdo con lo prometido con el presidente. El resto de la plaza, sin embargo, no recibió la asistencia esperada; incluso, con los funcionacamisetas azules y rosadas en manifestación, no sumaron suficientes personas para completar el lugar.

Mientras se organizaba la llegada del mandatario, la oposición se movía para comenzar la pelea jurídica para acabar de una vez por todas el texto que, a pupitrazo, pasó por el Legislativo y generó una ola de indignación que solo pudo llegar a término este martes, cuando la firma del mandatario por fin quedó plasmada en el articulado. La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) anunció que presentaría un recurso en el que argumenta que hubo problemas en el trámite de la reforma, pues "la Cámara eludió el debate al acoger el texto aprobado por el Senado (...) sin que hubiese deliberación, ni explicación de los ponentes de las diferencias existentes". A eso se sumaría una posible evidencia de inconstitucionalidad en el texto, al haber establecido "un régimen pensional especial para pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinos".

Petrollegócercadelmediodíayse sentó en la tarima acompañado por la vicepresidenta Francia Márquez; el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar; el presidente del Colpensiones, Jaime Dussán, y otro de sus invitados especiales, José del Carmen Estepa Carvajal, quien yalo había acompañado en su primer llamado a la ciudadanía para el evento. Además de Estepa, en el escenario

mientos de mujeres, del campesinado, de la juventud y de los pensionados, aunque la gran faltante fue la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien no estuvo presente debido a que está en su tiempo de vacaciones.

La cabeza del Ejecutivo recibió el texto de las manos del viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Daniel Jaramillo Jassir, acompañado por la representante Martha Alfonso, la ponente de las reformas del Gobierno y una de las figuras más fuertes del oficialismo en la Cámara.

Desde esa tarima, el jefe de Estado lanzó un discurso en el que enfatizó en que le estaba cumpliendo al pueblo y aprovechó para lanzar pullas a las dos instituciones que flanqueaban el evento. Si ya no era bien recibido el texto, menos lo serían sus palabras. Además de reafirmar su discurso de un supuesto sabotaje y un "bloque institucional" por parte del Legislativo -que su mismo exministro del Interior, Luis Fernando

Dos grandes reformas sociales quedan pendientes para el Gobierno: la de la educación y la de la salud, que se hundieron por no lograr consensos

Velasco, desmintió varias veces-, aseveró que la Cámara "actuó con sabiduría" al aprobar el articulado que ya había pasado por el Senado en un punto en el que habría dificultades para la conciliación del texto. También llegó a señalar a congresistas de estar "arrodillándose a la codicia", en un mensaje tácito al saliente jefe del Congreso, el cuestionado senador de Alianza Verde Iván Name.

Las palabras a las altas cortes se mantuvieron en la línea de "escuchar al pueblo". En un llamado para mirar desde los ojos "no del dólar, sino del amor", sostuvo que esta reforma era más que necesaria para los colombianos, sobre todo por el pilar solidario que "beneficiará a las personas con pérdida de la capacidad laboral, con discapacidad y adultos mayores de 60 años, en situación de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad", de acuerdo con lo establecido en el texto. "Se necesita la justicia, una justicia que sepa que justicia es justicia social, que no se les puede arrebatar el derecho a los más débiles de Colombia", afirmó.

"El presidente Gustavo Petro desconoce la división de poderes y atenta contra la autonomía de la Rama Judicial, presionando desde ya, de forma indebida, a la Corte Constitucional que deberá estudiar las demandas contra la reforma pensional. Pretende que la Corte no falle en derecho ni de acuerdo con rios de Colpensiones que portaban estuvieron representantes de movi- en la pasada legislatura. las leyes y la Constitución sino que de la Corte Constitucional.

lo haga según criterios subjetivos y etéreos", criticó el representante del Centro Democrático Andrés

Con la presencia de algunos de sus aliados para lograr que la reforma se aprobara, entre ellos los senadores liberales que asistieron a la Casa de Nariño para la concertación de un acuerdo que cambió, entre otras cosas, el umbral para cotizar en Colpensiones, y lo redujo de 4 a 2,3, y logró que se aprobara en el Senado, donde el Gobierno no tiene las mayorías, el mandatario le puso la firma a la única de sus reformas que logró recibir el visto bueno.

Ahora la mirada se pone en los recién llegados ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y de Justicia, Ángela María Buitrago, en cuyas espaldas está la presión para mover las reformas que se hundieron en la legislatura pasada, como la ley ordinaria de la jurisdicción agraria. El trabajo será más duro para aquellos viejos conocidos del Congreso, entre ellos el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, a quien le corresponde todavía radicar el nuevo texto de la reforma a la salud que se hundió en la Comisión Séptima del Senado, y a la propia ministra Ramírez, quien tendrá que seguir haciendo sus labores para que su reforma laboral, una de las grandes peticiones de los sindicatos, siga avanzando. Y, entretanto, crece la expectativa por el resultado del examen

# Arranca el trabajo de García-Peña en Washington

Ayer, el colombiano Daniel García-Peña presentó los documentos que lo acreditan como el nuevo embajador del país ante Estados Unidos. El acto se realizó en Washington, en donde García-Peña estuvo acompañado de funcionarios del Departamento de Estado e inició oficialmente sus funciones diplomáticas con varias reuniones. El

nuevo embajador se reunió con el jefe de Protocolo en funciones, Ethan Rosenzweig; el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin Sullivan, y el director de la Oficina de Asuntos Andinos del Departamento de Estado, Marcos Mandojana. Según el diplomático, la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos

es sólida y de larga data. La Embajada de Colombia en EE. UU. sostiene "un compromiso compartido con la democracia, el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la protección ambiental". García-Peña fue alto comisionado de Paz en el gobierno de Ernesto Samper y funcionario de la Alcaldía del ahora presidente Gustavo Petro.

Hablamos del momento en el cual está la relación entre países. Y también analizando los objetivos por delante", Declaró García-Peña

# Internacional



El candidato presidencial republicano y expresidente Donald J. Trump (izq.) y su recién anunciado compañero de fórmula, el senador J. D. Vance. / EFE

Clave en la elección de Donald Trump

# Vance: el relevo generacional para el trumpismo

El candidato a vicepresidente reúne un perfil que, de forma más moderada, conserva los ideales del expresidente y les garantiza continuismo más allá de su propia figura.



HUGO SANTIAGO CARO JIMÉNEZ

hcaro@elespectador.com @HugoCaroJ

Mientras Donald Trump, de 78 años, se enfrenta a Joe Biden, de 81, en unas elecciones marcadas por el debate sobre la edad de ambos candidatos presidenciales, el republicano escogió como su fórmula vicepresidencial a un hombre que ni siquiera ha cumplido 40, de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre.

James David (J. D.) Vance es el elegido para acompañar al expresidente en la cruzada para regresar a la Casa Blanca. Se trata de un hombre joven, con poca experiencia

en el Partido Republicano siendo muy crítico del hombre que lo ha escogido como acompañante para devolver la presidencia a las toldas rojas. "No hay autorreflexión en medio de una falsa euforia. Trump es heroína cultural. Hace que algunos se sientan mejor por un rato. Pero no puede solucionar lo que les aflige, y un día se darán cuenta de ello", escribió Vance en 2016 en la revista The Atlantic.

Hoy, ocho años después, el republicano ha cambiado radicalmente de opinión e incluso antes de su elección como fórmula de Trump ya lo defendía a capa y espada dentro de su partido. The New York Times (NYT) relata que el punto de inflexión ocurrió en 2021. El magnate ya no era presidente y ambos se reunieron en la mansión de Mar-a-Lago para discutir el apovo al joven política, que comenzó su historia candidato para las elecciones legis- exactamente la gente a la que Vance

lativas. Hubo reclamos y disculpas que terminaron colocando a Vance como escudero de Trump, una alianza que se reafirmó el lunes.

Para Andreu Casas, analista y docente de la Royal Holloway University de Londres, el problema de Vance con Trump siempre fue más de forma que de fondo: "Lo que no le gustaba de Trump era su personalidad de celebridad y todos los escándalos que lo rodeaban, etc. No obstante, en términos de políticas públicas y de división de la sociedad, son bastante similares". Esas similitudes que rescata Casas, según NYT relata, fueron el punto de encuentro entre ambos hombres cuando Trump decidió apoyar la candidatura del senador. Vance escribió su autobiografía Hillbilly Elegy, que se traduce como Elegía de los civiles, en la que narra sus inicios viniendo de la clase trabajadora norteamericana. "Lo que (Trump) dio a entender fue que Vance debería haberlo apoyado porque la propia base de votantes de Trump, sin estudios universitarios y enfadada por la globalización, la inmigración y las guerras extranjeras, era

pretendía representar", explica ese medio. Ese interés en representar a las masas, a los trabajadores, es para el profesor y analista Alejandro Bohórquez-Keeney uno de los puntos en los que Vance puede sumar a la campaña de Trump, que viene fortalecida del atentado del último fin de semana y su participación en curso en la convención republicana en Milwaukee. "Es toda esta clase blanca y pobre, que suele ser la base votante de Trump. Él también tiene contactos con los sindicatos y demás, que han sido un bastión demócrata desde Franklin Delano Roosevelt. Los demócratas han sido el partido de los sindicatos y otros. Ahora vemos que la inmigración ilegal afecta sobre todo a los trabajos no calificados, que son precisamente los de los sindicatos",

explica. Esto último, con referencia a otro punto de encuentro con Trump, quien ha prometido deportaciones masivas de migrantes irregulares si llega a ser electo nuevamente como presidente. Bohórquez también añade que,

al ser un hombre blanco, de bases republicanas y con un pasado forjado desde la clase trabajadora estadounidense, su nombre apela a una clase que podría sentirse excluida durante las recientes administraciones demócratas. "No le apunta a la diversidad, su base de votantes son todos estos 'hillbillies', los que quieren un Estados Unidos blanco, que no les gustan los inmigrantes y que se sintieron excluidos precisamente de los programas de diversidad de Obama, en los que sentían que si no eras una minoría racial o sexual, no podías acceder a nada", analiza. Aunque Vance criticaba la personalidad de estrella de Trump, es un hombre al que se le da muy bien hablar ante los medios. Siendo más moderado v menos conflictivo que Trump, puede limar las asperezas que pueda causar la personalidad del expresidente. El profesor Casas suma a este punto que con J. D. el "trumpismo" puede encontrar continuidad. "Ha encontrado una persona que defiende ideas muy similares, quizá de una forma más respetuosa, no con la misma personalidad, pero que defiende el mismo perfil social americano. Es una persona mucho más joven, y uno de los mensajes más importantes es que el trumpismo puede sobrevivir más allá de Trump, que hay alguien que puede venir por detrás y recoger el legado", concluye. Uno de sus puntos débiles puede ser su corta experiencia política. Sin embargo, en la Vicepresidencia tendría que apuntar a las tareas que le delegue Trump más que a las que pueda proponer por iniciativa propia. Es, a la larga, una base que renueva su imagen en contraste con un Joe Biden que sigue acaparando críticas por su aptitud o no para repetir el cargo.

### EL COMITÉ EJECUTIVO Y LOS EMPLEADOS DEL CONSORCIO CANALES NACIONALES PRIVADOS Y MEDIOS Y SERVICIOS INTEGRADOS MIS LTDA.

Lamentan profundamente el fallecimiento de

# PATRICIA FONSECA GÓMEZ

Y expresan sus sentidas condolencias a Rosa Emilia Fonseca Gómez y a su familia.

Eucaristía exeguias iglesia Santa Gema Galgani. Carrera 19A 106-49 hoy a las 11:00 am.

# La estrategia móvil para responder 24/7 a los indígenas emberas

Desde el 11 de julio se inició un PMU en el parque Nacional para responder de manera inmediata a las necesidades de la comunidad embera, permitiendo activar de una manera más eficiente las rutas de protección frente a posibles vulneraciones o riesgos que afecten los derechos de los menores. Esto con la participación de seis

entidades distritales, el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia. Desde esa fecha hasta hoy el Distrito ha realizado 38 recorridos e identificado 52 situaciones de riesgo, de las cuales este diario conoció que el 60 % tuvieron algún tipo de abordaje en términos de orientación, el 47 % tuvieron instrucciones específicas de buscar a un

adulto para, por ejemplo, decirles que deben ir a recogerlos al río, el 8 % tuvieron un acompañamiento psicosocial específico y el 2 % algún tipo de actividad pedagógica o lúdica. Asimismo, en dos casos, la Alcaldía activó el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos, y en tres casos remitieron a servicios institucionales.

Los riesgos para los menores van desde sufrir accidentes de tránsito hasta presencia de extraños que venderían drogas.

# Bogotá

Ropa de niños y preservativos usados fue lo que halló el Distrito

# Desamparados: denuncian presunta explotación sexual a niños emberas

Los riesgos a los que se exponen los niños y niñas varían de qué tanto se alejen de sus asentamientos, muchas veces solos. Mientras aún sigue sin definirse cómo se realizará el plan de retorno, ellos siguen siendo los más vulnerables en el entorno.



MARÍA ANGÉLICA GARCÍA **PUERTO** 

magarcia@elespectador.com @\_amariag

Indicios de presuntos casos de explotación sexual en niños y niñas indígenas emberas en el parque Nacional llevaron a la Secretaría de Integración Social y a la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación a radicar el 13 de julio una denuncia penal ante la Fiscalía. Lo hicieron luego de recorrer los alrededores del río Arzobispo, a metros del asentamiento, donde hallaron ropa de niños o adolescentes, preservativos usados, restos de sustancias psicoactivas (como marihuana) y botellas vacías de alcohol, que recogió el personal del CTI para someterlos a valoración.

"Encontramos cuatro puntos alrededor de la infraestructura del Acueducto y otros, después de la avenida Circunvalar, por el mismo camino bordeando el río, donde hallamos un patrón con esos elementos. Esto nos obligó a presentar la denuncia", señaló el secretario de Integración Social, Roberto Angulo. Sin embargo, a principios de junio el concejal Julián Uscátegui comentó que el Distrito ya tenía indicios de violencia, explotación comercial y sexual de menores indígenas, así como de instrumentalización para el expendio de drogas.

Pero si fue así, ¿por qué apenas ahora se interpone la denuncia? Isabelita Mercado, consejera de Paz, explicó que las medidas que se tomaron antes apuntaron a reforzar la vigilancia con más policía, "pero el punto de quiebre fue el fin de semana del 27 al 30 de junio, cuando encontramos indicios de los posibles casos de explotación sexual, con lo que nos dimos cuenta de que la ruta planeada tenía fallas estructurales y no había presencia permanente en el parque, que era lo que buscaba esta operación".

Hoy tienen claro que el riesgo



En lo corrido del año se han registrado al menos cuatro presuntos abusos sexuales de menores emberas. / Gustavo Torrijos

dad indígena aumenta dependiendo de qué tanto se alejan del resguardo. Precisamente, los alrededores del río Arzobispo son uno de ellos, donde hay "tanto accidentes como hechos de inseguridad, pues son espacios transitados por externos y hay problemas de microtráfico o, incluso, de prostitución dentro del caño", agregó el secretario de Integración.

Por ahora, explica la consejera de Paz, el Distrito entabló comunicación con tres líderes de la comunidad embera "para explicarles lo que estábamos encontrando y las razones de activar ese Puesto de Mando Unificado, para garantizar el bienestar de los niños. Ellos entendieron y estuvieron de acuerdo con los recorridos", dijo Mercado.

Por su parte, Nelson Murri, uno de los líderes de la comunidad asentada en el parque Nacional y padre de dos niñas, recientemente víctimas de violencia sexual, le dijo a El para los menores de la comuni- Espectador que fueron ellos quie-

nes solicitaron la intervención para que pudieran atender a los menores. "No sabía lo de la denuncia de explotación en otro lado. No había escuchado", afirmó y reconoció que los niños en el asentamiento de parque Nacional van solos a bañarse al río y están por ahí hasta las 3:00 de la mañana. "Como autoridad les dije para que no se los roben o los violen, pero la comunidad no me para bolas. Antes me dicen que soy mentiroso. Me amenazan".

### Inseguros en sus resguardos

La situación con los niños, niñas y adolescentes indígenas asentados en Bogotá se hace más compleja, en especial si se tiene en cuenta que representan el 56 % de la población.

> El 56 % de los indígenas asentados en el parque Nacional son niños y niñas.

A los indicios de presunta explotación se suma la violencia sexual que, según la Secretaría de Integración Social, se reportaron cuatro casos entre el 27 y 30 de junio: dos casos reportados por la misma comunidad de la UPI La Florida y dos del parque Nacional.

Uno de estos hechos les ocurrió a dos niñas, de 11 y 13 años, hijas de Murri, el líder que habló para este artículo. Él narró que el pasado 29 de junio, sobre las 11:00 de la noche, las menores estaban en el sector de Corabastos, en compañía de otras dos mujeres emberas, buscando alimentos, en la entrada número seis. cuando una de las adultas le pagó cerca de siete mil pesos a un motociclista para que acercara a las niñas a una estación de Transmilenio, de la avenida Américas.

"Pero se las llevó a otro lado. Me dijeron que las empezó a tocar y a amenazar con cuchillo. Ellas alcanzaron a defenderse y a escapar", cuenta Murri. Ante el aviso, dice que salió a las 4:00 de la mañana a dónde los van a asentar.

buscarlas en Corabastos y luego en la estación de Transmilenio, donde debían llegar. Pero no estaban. "Pensé que habían desaparecido y me fui a Medicina Legal. Ahí recibí una llamada de un policía diciéndome que estaban en el Hospital de Meissen". Agregó que a las menores las ingresaron a las 10:00 a.m., con golpes en uno de los ojos y rasguños en sus cuerpos. "Les dieron una habitación a las 8:00 p.m. y al mediodía del domingo 30 de junio les dieron salida. Solo les dieron acetaminofén. Ni siquiera le dieron suero", denunció.

Respecto a como ha avanzado la investigación en la Fiscalía, indicó que solo tres días después del hecho pudo dirigirse hasta la URI de Paloquemao (pues no lo atendieron al ser puente festivo), para adjuntar el dictamen de Medicina Legal, donde las niñas de 11 y 13 años fueron valoradas. "La Fiscalía está preguntando y la niña ya reconoció la cara del hombre y señaló la motocicleta. Siguen asustadas y gritan en la noche", aseguró Murri.

### El caso La Florida

Ante este y los dos casos de la UPI La Florida (del que no se dieron mayores datos), el Distrito activó la ruta de atención integral para salvaguardar a las menores afectadas. Asimismo, la Policía Metropolitana de Bogotá, y su Unidad Especial de Infancia y Adolescencia, aseguró que viene realizando el acompañamiento respectivo. Incluso, que en el caso de La Florida ya hay un deteniendo, quien fue individualizado y judicializado. Por su parte, el ICBF solo se refirió al caso de las dos niñas emberas, de 11 y 14 años, víctimas de presunto abuso sexual en la UPI La Florida, designando un equipo profesional, que activó la ruta para la verificación de sus derechos, siendo igualmente ubicadas en la modalidad hogar sustituto.

Aunque hasta ahora no hay hipótesis sobre quién o quiénes estarían detrás de los presuntos casos de explotación sexual a menores y las indagaciones están en manos de un fiscal, el Distrito indicó que continuará con la estrategia móvil, que consta de ocho recorridos diarios, para evitar que se dé cualquier tipo de vulneración. Además, seguirán interviniendo, con el fin de avanzar en la protección de los menores.

Esto, según la Unidad de Víctimas, mientras se da en agosto el proceso de retorno del 83 % de las familias indígenas emberas, que expresaron su intención de querer regresar a sus territorios. Frente al 17 % que quiere quedarse y que, según el Distrito, dice que tiene una ruta para atenderlos, pero no saben

# Resultados del censo catastral anterior

El censo catastral de 2023 arrojó una lista de datos relevantes sobre los predios de la ciudad. La capital cuenta hoy con un total de 2.817.536 predios, que suman 302 millones de metros cuadrados construidos. lo que representa un crecimiento del 1,2 %, en comparación con los 299,5 millones de metros cuadrados de la vigencia anterior. En

cuanto al avalúo, también aumentó el 5,26 %. al pasar de \$779,1 billones a \$820 billones.

El estrato 3, el de mayor participación en los predios de la ciudad (32 %), con una valorización equivalente del 5,26 %, registró la mayor variación: 2,7 % en comparación con la vigencia anterior. En los demás estratos presentaron variaciones positivas, excepto el

1. el cual tuvo una leve reducción del 1%. Para la vigencia 2024 fueron integrados al inventario de la ciudad 43.590 nuevos predios (residenciales y no residenciales), que proporcionalmente es una cantidad superior a los predios que reporta una localidad como Los Mártires, que tiene 39.214 predios.

La propiedad horizontal sigue incrementando su participación en la base predial, al pasar del 67,8 al 68,3 %, según el censo 2023.

# Bogotá

Censo catastral 2024

# Avalúo predial: "Cada vez hay menos inconformes"

Avanza la actualización del censo catastral sobre los predios en la ciudad. Olga López, directora de Catastro, habló del proceso.

Tener al día la información de todos los predios en la ciudad resulta conveniente para una administración que cada vez necesita más y ve en el impuesto predial una alternativa. Por eso avanza un proceso de actualización catastral, que explica Olga López, directora de la Unidad Administrativa Especial de Catastro, a El Espectador.

### ¿En qué va el censo catastral?

De 21.000 predios, identificados con cambios físicos, hemos visitado 7.300 en Tunjuelito, Usme, Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy. En campo, validamos la información en 4.400 de ellos y están listos para incorporar los hallazgos en nuestra base de datos.

## ¿Qué han encontrado?

Que la mayoría de predios nuevos y que no estaban en nuestra base de datos están en Fontibón y

Kennedy, zonas que han venido creciendo desde 2023. Asimismo, 1.700 predios han cambiado de actividad residencial a comercial.

#### ¿Qué pasa cuando hay inconformidades con el avalúo?

Existe la posibilidad de pedir una revisión a través de Catastro en Línea o en nuestros puntos de atención. Se debe tener en cuenta que en este caso se deben adjuntar pruebas que validen el valor de predios similares.

### ¿Y son recurrentes estas quejas?

Pocas, y cada vez menos, pues al hacer la actualización catastral cada año los valores siempre responden al mercado. Es diferente a otros lugares donde no se hace actualización. La periodicidad del censo garantiza información catastral de la mejor calidad.

¿Con los nuevos predios también



#### aumenta el recaudo?

Nosotros solo entregamos la base catastral, y la Secretaría de Hacienda calcula el impuesto. Si la base catastral se incrementa, pues es claro que sube el recaudo, pero no es una relación directa. Es decir, si la base asciende el 80 %, el impuesto no sube igual.

### ¿Crece la propiedad horizontal?

Sí, sigue creciendo en la base predial, al pasar de 67,8 % a 68,3 %, pero bajan los predios en no propiedad horizontal (NPH) pasó de 32,2 % a 31,7 %. Esto, cada vez, es normal.

### ¿Cuándo terminará el censo?

A mediados de noviembre. Ya cerramos el proceso de identificación en campo de los cambios físicos y nos centramos en la elaboración de los avalúos catastrales, los cuales entrarán en vigencia el 1º de enero de 2025.

# PATRICIA FONSECA GÓMEZ +

descansó en la Paz del Señor

### Caracol Televisión,

sus Miembros de Junta Directiva, Ejecutivos y Empleados lamentan profundamente el fallecimiento y expresan condolencias a su hermanas Martha Cecilia y Rosa Emilia Fonseca Gómez y demás Familiares e invitan a la misa que se realizará en su memoria hoy miércoles 17 de julio a las 11:00 am en la Parroquia Santa Gema Galgani (Carrera 19 A No.106-49).

> Gonzalo Córdoba Mallarino, su señora Dorothea Bickenbach

Lamentan profundamente el fallecimiento de la señora

### PATRICIA FONSECA GÓMEZ +

expresan condolencias a su hermanas Martha Cecilia y Rosa Emilia Fonseca Gómez y demás Familiares e invitan a la misa que se realizará en su memoria hoy miércoles 17 de julio a las 11:00 am en la Parroquia Santa Gema Galgani (Carrera 19 A No.106-49).

El fomento de la conciencia sobre la importancia del mediador, su rol y pertinencia, así como los beneficios que conlleva, se vuelve cada día más relevante.

Justicia inclusiva de El Espectador te trae

# Otros caminos

Sumérgete en un viaje lleno de aprendizaje y diversión con nuestra colección.

Ocho relatos cautivadores, que integran un conjunto de herramientas y pautas pedagógicas para empoderar a la comunidad en los procesos de mediación, tanto a nivel escolar como comunitario.



Siguenos aqui















Politica de:



Producción:

# Investigadores alertan sobre los riesgos del pez basa en Colombia

Un grupo de más de 100 investigadores de universidades, organizaciones y comunidades pesqueras de todo el país advirtieron sobre las graves consecuencias que ha tenido en Colombia la introducción ilegal del pez basa (Pangasianodon hypophthalmus), la cual se dio hace aproximadamente 15 años y del que hoy el

país produce 20 mil toneladas (ilegales).

Lo primero que señalan es que, a sus ojos, es bastante preocupante "las presiones que el sector piscicultor está ejerciendo sobre la institucionalidad colombiana para legalizar el cultivo de la especie originaria de Asia".

Luego, resaltan la producción acuícola de esta especie, que es exótica y tiene potencial invasor, es ilegal en Colombia. Esto, añaden, es porque no cuentan "con las licencias ambientales requeridas para la introducción v aprovechamiento".

También explican que por sus hábitos alimenticios y su dieta, esta especie es considerada como un depredador tope en los sistemas acuáticos donde habita.

La especie pueda llegar a alimentarse de otras que son nativas y que, además, son clave para las pesquerías, como el bocachico.





Se estima que, entre 1970 y 2023, el 11,4% de las mujeres embarazadas del país tuvo depresión posparto. /Getty Images.



LUISA OROZCO

orozco@elespectador.com

Cuando Cristina\* tuvo a su hijo, el año siguiente al parto transcurrió con sensaciones de tristeza y culpa. "No me sentía suficiente. Pensé que mi bebé no había tenido la mamá que yo quería ser. Me demoré para sentir apego y los primeros meses fueron de oscuridad total", cuenta. Ella es paciente psiquiátrica hace 10 años. Había sido diagnosticada con síndrome generalizado de ansiedad y trastorno por estrés postraumático. Años después, fue atendida por profesionales que le confirmaron que presentaba síntomas de una depresión posparto (DPP).

LA DPP es un trastorno mental afectivo severo, incluido bajo la denominación de "trastorno depresivo durante el período perinatal" en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, de la Asociación Estadounidense Un asunto clave para la salud pública

# Tenemos que hablar más sobre depresión posparto

Aunque es un tema del que poco se habla, muchas mamás viven en silencio este trastorno. En los países de menos ingresos es más usual y en Colombia parece haber más casos en la Amazonia y la Orinoquia. Sin embargo, su atención se ha convertido en todo un desafío en un sistema en el que las pacientes deben superar varias barreras.

sión posparto también es reconocida por la Unicef y la Organización MundialdelaSalud(OMS)comoun problema de salud pública y algunos de sus síntomas pueden ser tristeza profunda, cambios en el sueño, incapacidad de sentir placer, falta de apetito, preocupación excesiva o sensación de desapego con el bebé.

Pese a que hoy es un asunto que está en el radar de esas organización de la que no sabemos lo suficiente. Por ejemplo, no conocemos con total certeza a cuántas mujeres afecta. Una de las investigaciones más recientes sobre el tema, publicada en 2023 en The Lancet, estima que este trastorno puede tener una prevalencia de entre el 11% y el 17%, pero con grandes variaciones según el nivel económico del país. Los investigadores revisaron decela gran mayoría apunta a que en los países de ingresos bajos y medios, la prevalencia de depresión posparto es mucho más alta (del 17,0% al 20,1%) en comparación con las de países de ingresos altos (que informan una del 9,5% al 15,5%).

En Colombia tampoco hay cifras muy claras. En 2014, una investigación liderada por David Rincón-Pabón v Robinson Ramírez-Vélez de Psiquiatría (APA). La depre- ciones, sigue siendo una condi- nas de estudios y concluyeron que estimó que a nivel nacional, la pre- síntomas de la depresión posparto

valencia de depresión posparto era de12,9%. Fuepublicada en la revista de Salud Pública de la U. Nacional.

En 2019, otra investigación publicada en la Revista Colombiana de Psiquiatría reportó una prevalencia de síntomas depresivos perinatales de importancia clínica del 22,36%.

Hace unas semanas, además, el Movimiento Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos (MNDSR), una red que promueve temas sobre derechos, maternidad, paternidad, nacimiento y crianza, reportó, al analizar los datos de 2.943 partos entre 1970 y 2023, que el 11,4% de las mujeres del país tuvo depresión posparto.

"Este es un tema que, durante años, ha generado vergüenza en algunas pacientes", cuenta Angela Marcela Gutiérrez, pediatra de la U. Nacional, quien, al ver el resultado del MNDSR, cree que alguien puede pensar que son pocos casos, pero, dice, "hay que tener en cuenta que la depresión posparto es un tema que, durante años, ha generado vergüenza en algunas pacientes. El que haya pocos casos quiere decir que hay un subregistro grande", asegura.

### Barreras para un diagnóstico

Cuando Maria Carmenza Escamilla, psiquiatra de la U. de Antioquia, hizo su residencia médica en el Hospital San Vicente de Paul, en Medellín, se encontró con casos de mujeres embarazadas que llegaban en altos niveles de vulnerabilidad. "En ese momento, las pacientes llegaban al centro de salud por complicaciones después de dar a luz, pero luego, cuando nos sentábamos a conversar, resulta que tenían alteraciones muy profundas en su estado de ánimo, y ahí nos dábamos cuenta de que tenían depresión posparto", recuerda Escamilla.

Por lo general, el diagnóstico de DPP varía según el centro de salud: en la mayoría de los casos puede hacerse a partir de un tamizaje estándar. El diagnóstico puede confirmarse, también, con los síntomas descritos en el DSM-5, pero, en últimas y, según Escamilla, la palabra final la tiene un psicólogo o un psiquiatra, después de hacer el respectivo seguimiento. Pero justo ahí, agrega Carla Álvarez, psicóloga clínica de la U. de San Buenaventura y especialista en clínica psicológica, hay una primera gran dificultad.

Lo más usual es que, luego de parir, las mujeres permanezcan entre 12 y 48 horas bajo observación en las camas hospitalarias. Después, se hace un seguimiento posparto que se alarga unos días más. El problema es que, si bien algunos

# Prestación de servicios de salud de SURA creció más de un 30%

La EPS Sura reportó un incremento del 33 % en la prestación de servicios de salud a sus afiliados. Dentro de los que más aumentaron, se encuentran las citas con medicina general, las atenciones en urgencias y las consultas con especialistas.

La entidad informó sobre este aumento mediante sus canales de comunicación, afirmando que pasó de prestar 450.000 servicios de salud diarios en mayo, a 600.000 en junio. Este incremento en la atención estuvo representado principalmente en un 41 % más de consultas con medicina general, siendo 33.000 diarias en el sexto mes del año. Un aumento similar tuvieron las consultas por urgencias, que

alcanzaron las 6.100 diarias en usuarios de esa EPS.

Sura también dijo que en junio se atendieron 38.000 consultas con especialistas al día, presentando un aumento de 38 % frente a mayo. En autorización de medicamentos, se dio un aumento del 32 %. Cabe recordar que, el pasado 28 de mayo, EPS Sura solicitó al Gobierno autorizar su salida progresiva del sistema de salud.

pueden aparecer durante el envarado o poco después del parto, otros pueden surgir mucho después.

"Muchas de las complicaciones a mediano y largo plazo (y a menudo crónicas), que surgen después de las seis semanas posteriores al parto, son menos visibles o se ignoran por completo", reconocían los autores del estudio de *The Lancet*. Cuando esos síntomas aparecen, agregan, "las mujeres ya no tienen acceso a servicios de atención".

"A muchas les perdemos el rastro", dice Carmenza Ramírez. Con ella concuerda Escamilla, para quien los sistemas de salud se han concentrado en la atención de lo que parecemás urgente: el parto y la estabilización de lamadre junto a su bebé, dejando de lado evaluaciones

prolongadas sobre la salud física, y mucho menos sobre la salud mental y el proceso de entrada a la maternidad que vive cada mujer de manera particular y única. Si una vez finalizada esa atención posparto, las mujeres acuden a los servicios de salud con alguna complicación relacionada con el parto, señalan los investigadores en The Lancet, "los profesionales sanitarios que las atienden pueden no estar preparados para abordar estas afecciones". "Aquí hay que entrar a formar en mayor medida los profesionales", dice Laura Enciso, pediatra de la U. de Antioquia. "No es aceptable que algunos profesionales comentan negligencia e incluso violencia con algunas pacientes. Debe hablarse mucho más sobre derechos sexua-

les y reproductivos de las mujeres en las aulas de clase y en las residencias médicas".

#### Una bola de nieve

Después de dar a luz, cualquier mujer es susceptible a desarrollar depresión posparto. Sin embargo, Enciso es enfática en decir que

El trastorno puede tener una prevalencia de entre el 11% y el 17%, pero con grandes variaciones según el nivel económico del país.

sí existen factores de riesgo que pueden agravar esas posibilidades: bajos niveles socioeconómicos y educativos; embarazo adolescente o no deseado; o situaciones de violencia de género como el abuso sexual.

Por ejemplo, la encuesta que llevó a cabo el Movimiento Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos mostró que los trastornos de ánimo asociados al posparto fueron más frecuentes en las madres con bajos ingresos, con un 15,1 % de los casos, sobre todo en regiones como la Amazonia y la Orinoquia.

Hay otras condiciones que se presentan durante el parto que también pueden incidir, entre ellas, la violencia obstétrica, es decir, las prácticas invasivas y violentas que experimenta una mujer mientras da a luz.

Las consecuencias que vienen después, en palabras de Enciso, son como una bola de nieve. La depresión postparto puede tener consecuencias devastadoras no solo para lamadre, sinotambién para el recién nacidoy la familia. Según el artículo publicado en la Revista Colombiana de Psiquiatría, "cuando ocurre en la primera mitad del embarazo, se incrementa el riesgo de parto prematuro, preeclampsia, bajo peso para la edad gestacional, bajo peso al nacer" y otras condiciones. También puede incidir, incluso, en algo fundamental para un recién nacido: la lactancia.

\*Nombre reservado.



### Turismo en breves

### Sin visa para Tailandia

Las autoridades de Tailandia compartieron que la lista de países exentos de visado para viajar al país asiático se amplió de 57 a 93 a partir del lunes 15 de julio, incluyendo nuevas incorporaciones, como México, Colombia y Uruguay, entre otros. La medida busca incentivar el turismo, que aún se recupera de la pandemia.

### Mariachi y charrería

Del 23 de agosto al 4 de septiembre se realizará en Guadalajara (México), el XXXI Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, icónico evento de talla mundial que reúne a los grandes exponentes de estas muestras tradicionales de la cultura mexicana en un solo lugar. Esta fiesta se realiza cada año desde 1994.



/ Cortesia: Wingo

### Nueva ruta Medellín-Barranquilla

Wingo lanza una nueva ruta que unirá los aeropuertos José María Córdova, que sirve a Medellín, con el Ernesto Cortissoz, de Barranquilla. Ya se pueden comprar los tiquetes y la operación iniciará el 5 de septiembre. Tendrá cuatro vuelos a la semana.

### Ofertas en Nueva York

Ya están abiertas las reservas para la nueva edición de verano de NYC Restaurant Week, iniciativa que se realizará del 22 de julio al 18 de agosto, donde más de 600 restaurantes en los cinco distritos de Nueva York ofrecerán menús con precio fijo especial.

# Mundo Destinos

El 2024: año récord para el turismo en el país

# México lindo y querido, ¿por qué siempre vale la pena visitarte?

Qué hacer, dónde dormir y otros datos en uno de los destinos más relevantes del mundo y uno de los más apetecidos por los colombianos. Ciudad y playa, el mejor complemento.



MARÍA ALEJANDRA CASTAÑO CARMONA

mcastano@elespectador.com @Malecc1

¡México de los amores de viajeros de todo el mundo! Y cómo no. Este país norteamericano ofrece elementos que llenan el corazón. Su deliciosa comida, la amabilidad de su gente, su rica e inmensa cultura, sus sitios emblemáticos, sus paisajes imponentes, su historia... México es un destino que lo tiene todo, es una realidad. Por eso, siempre valdrá la pena visitarlo y las cifras lo respaldan.

Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés), se estima que 2024 será un año récord para los viajes y el turismo en México, ya que contribuirá con US\$264.000 millones a su PIB, lo que significará un aumento de casi el 3 % en comparación con 2019.

Asimismo, Julia Simpson, presidenta y CEO del WTTC, comparte que, según los resultados de la Investigación de Impacto Económico (EIR) 2024, elaborada por el organismo mundial de turismo, en asociación con Oxford Economics, al cierre de este año, el sector representará 7,56 millones de empleos en el país; es decir, casi 13 % del total de los puestos de trabajo en México.

Adicionalmente, informó que, según la estimación, se espera que el gasto de los visitantes internacionales supere los US\$34.000 millones, 8,8 % de crecimiento en comparación con el año anterior. Además, se prevé que el gasto por turismo interno alcance un récord histórico, con más de US\$198.000 millones.

Se estima que 2024 será un año récord para el turismo en México, ya que contribuirá con US\$264.000 millones a su PIB, lo que significará un aumento de casi el 3 % en comparación con 2019.

¡Y claro! En un país tan grande y diverso, no es tarea sencilla elegir a dónde ir. Desde las antiguas ruinas mayas hasta las playas de arena blanca, México ofrece una variedad de destinos que encantan a viajeros de todo el mundo. Allí también puede explorar las ciudades coloniales, sumergirse en la historia prehispánica de las zonas arqueológicas, vivir algunas de sus fiestas tradicionales, maravillarse con sus pueblos mágicos y relajarse en las paradisíacas playas del Caribe mexicano.

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, este país abarca una extensión territorial de 1'964.375 km2, de los cuales 1'959.248 km2 son superficie continental y 5.127 km2 son superficie insular. A este territorio debe añadirse la Zona Económica Exclusiva de mar territorial, que abarca 3'149.920 km2, por lo que la superficie total del país es de 5'114.295 km2. ¡Muchas opciones para elegir!

# Ciudad de México, capital histórica y vibrante

Sin duda, una de las paradas obligadas en México es la CDMX, su capital. Y aunque se necesitan muchos días para recorrerla, incluso muchos viajeros dicen que nunca se termina de conocerla —está compuesta por 16 divisiones territoriales, llamadas alcaldías, y se estima que su población supera los nueve millones—, lo cierto es que es un destino que siempre tiene algo que sorprende y enamora a quien lo visita. Según el gobierno local, la CDMX es la ciudad capital más antigua de América; además, es una de las únicas dos capitales fundadas por pueblos indígenas; la otra es Quito (capital de Ecuador).

El Centro histórico de México y Xochimilco está inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de Unesco. Según ese organismo internacional, la ciudad conserva los vestigios de cinco templos aztecas. Además, tiene la Catedral Metropolitana, la más grande de Latinoamérica, e imponentes edificios públicos de los siglos XIX y XX, como el Palacio de Bellas Artes, uno de los palacios de ópera más bellos y renombrados del mundo, según comparte National Geographic.

Entre tanto, el gobierno de la Ciudad de México informa que la capital alberga 180 la unión y hacen afables y con una hemisferio; además, de galerías de arte y una "todo está bien".



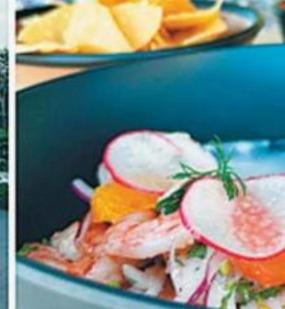



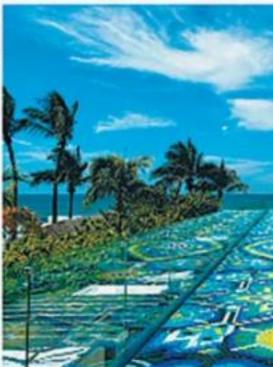

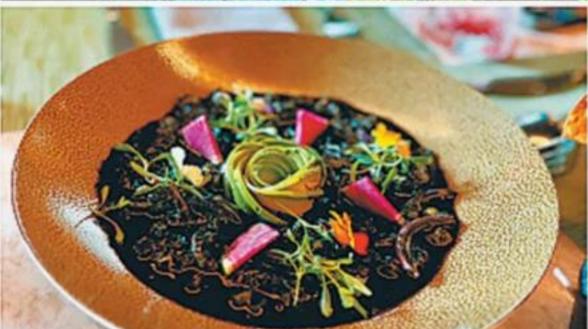

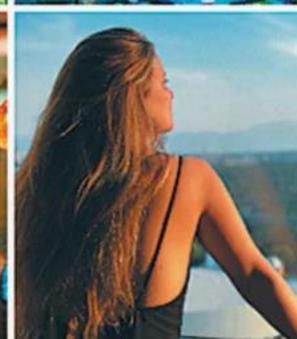

Ciudad de México y Punta de Mita, destinos ideales para unas vacaciones soñadas. / María Alejandra Castaño Carmona

importante cantidad de sitios arqueológicos, que son el orgullo de la metrópoli. Algunos de los imperdibles son el Museo Nacional de Antropología, el Museo Frida Kahlo, el Museo de Arte Moderno, el Templo Mayor, el Cerro de la Estrella, Cuicuilco y el Museo Soumaya.

### Todo, en un solo lugar

Polanco, barrio financiero de la ciudad, es donde están las tiendas de lujo, los mejores restaurantes, las grandes mansiones, las embajadas y los hoteles. Y en el JW Marriott Hotel Mexico City Polanco, en el corazón de esta exclusiva zona de negocios y entretenimiento, los viajeros pueden encontrar lo mejor de la cultura, la hospitalidad y la gastronomía en un solo lugar.

Este hotel de lujo totalmente renovado invita a disfrutar el momento y conectarse, consiguiendo que los huéspedes activen sus sentidos y se sientan consentidos, gracias a entornos y experiencias que fomentan la unión y hacen que los viajeros se sientan afables y con una profunda sensación de que "todo está bien".

Además, como cuenta Rodolfo Mercado, gerente de *marketing* y comunicaciones del hotel, inspirado en el enfoque de la vida de J. Willard, JW Marriott ofrece un paraíso donde se cuida cada detalle, para que todos puedan concentrarse en sí mismos: mente, cuerpo y espíritu. Con calidez, inspiración e intención, en el JW Mexico City Polanco saben cómo hacer que sus huéspedes se concentren y se den una pausa en este mundo convulsionado. ¡Y claro! Una de las invitaciones es mediante la gastronomía.

El restaurante Sendero Polanco es un viaje de sabores a través de México y América Latina que, además de ofrecer una exquisita experiencia gastronómica, sumerge en la cálida hospitalidad y autenticidad de platos elaborados con el amor de casa. Está enclavado en un entorno donde antiguamente había ríos, extensas praderas y campos agrícolas que abastecían a la zona urbana, y esta ha sido la inspiración de su concepto, que rinde tributo a sus orígenes.

El menú incluye platos emblemáticos como el ceviche peruano, la famosa arepa, antojitos mexicanos como pozole y birria

# Colombia se consolida como destino de cruceros

La industria de cruceros en Colombia ha experimentado cifras positivas en las últimas temporadas. La reciente temporada 2023-2024, que concluyó en junio, arrojó resultados significativos, consolidando a Colombia como un destino cada vez más atractivo para este nicho.

Comparando los datos de la temporada

2022-2023 con los de 2023-2024, se observa un aumento en las recaladas, con un incremento superior al 3 %. Además, el número total de pasajeros que arribaron a las costas del país alcanzó los 336.741 cruceristas.

Entre los destinos más activos se destaca Cartagena, que recibió el 97 % del total de llegadas de pasajeros en cruceros. Le siguen Santa Marta y San Andrés, destino que registró un incremento del 60 % en el número de arribos de cruceristas frente a la anterior temporada.

Además, la última temporada marcó avances notables en destinos menos convencionales. Según un estudio de la consultora BREA, el impacto económico de esta temporada 2023-2024 puede ser cercano a los US\$50 millones.







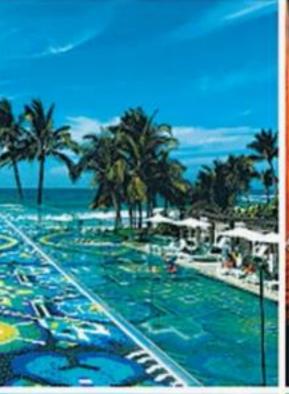

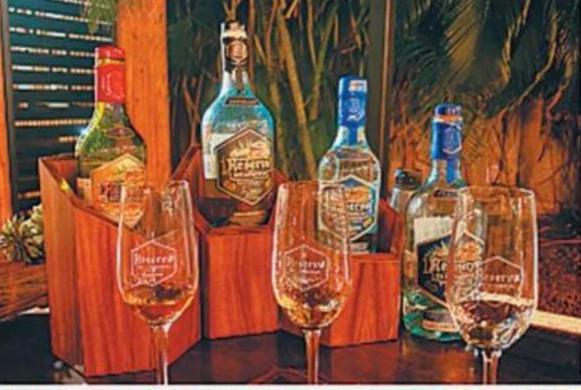





acompañados de la intensidad del café de olla y el chocolate tradicional mexicano.

Según comparte Rodolfo Mercado, la dirección del diseño de interiores surge de la historia y características de Polanco. La paleta de acabados y el lenguaje arquitectónico de Sendero están inspirados en la hidrografía local y en las haciendas históricas, donde cultivaban seda y estaban conectadas a través de sistemas ferroviarios.

Y está inspirado en el Ferrocarril Decauvi-

lle de 1889, en la calle Horacio de Ciudad de México, Estación 29, otro lugar imperdible de este hotel que cuenta con fácil acceso a la avenida Masaryk, museos, salas de concierto y los restaurantes y bares más reconocidos del mundo a poca distancia caminando. Estación 29 surgió como un bar con una personalidad distintiva, rindiendo homenaje a la rica historia y conexión humana de la ciudad. Sirve como un punto de encuentro ideal para saborear vinos de alta gama y coc-

teles exclusivos. El menú de bebidas evoca la magia y nostalgia de la estación original, manteniendo la tradición de ser un lugar donde se entrelazan historias y comienzan nuevas aventuras. Tomarse una refrescante cerveza local o un delicioso coctel de autor mientras escucha las historias de los locales que aman su ciudad, su barrio y sus tradiciones es el plan ideal luego de visitar las maravillas de la CDMX.

Y para descubrir el alma de México, qué mejor que hacerlo a través del tradicional mezcal; un buen lugar para hacerlo es Tahona Mezcal Room, una mezcalería que invita a los visitantes a disfrutar de una selección meticulosa de mezcales artesanales y ancestrales de diversas regiones de México, como Durango, Guerrero, Michoacán y Guanajuato. La selección ofrece sabores y características únicas que reflejan la diversidad de cada planta de maguey.

Diseñado para experiencias exclusivas y personalizadas para hasta ocho personas, Tahona es un sitio dedicado a sumergir a las personas en la cultura del mezcal. Las degustaciones guiadas buscan fomentar la conexión personal y proporcionar un conocimiento más profundo sobre esta bebida espirituosa.

### Reconexión en un pedazo de paraíso

¿Y habrá algo más reconfortante que ver un atardecer en la playa, bañarse en un mar cálido, sentir la brisa marina y disfrutar sabores que lo transportan a momentos de plenitud? Para este propósito, México también es un destino ideal, ya que sus playas son mucho más que un lindo paisaje, agua cristalina y arena blanca, y se convierten en destinos con una gran riqueza histórica, cultural y arqueológica.

Muestra de ello es el W Punta de Mita, el destino más exclusivo de Nayarit; un lugar ubicado en la costa del Pacífico, en una de las playas más hermosas de México, que está inspirado en las tribus mexicanas wixarikas y abrazan la cultura de la región.

Rodeado de la exuberante selva y con vistas inigualables al océano Pacífico, W Punta de Mita es el escape hecho a su medida para conectar con la naturaleza, los más deliciosos y sabores frescos del mar, la sonrisa de los locales y un ambiente de lujo, relajado y divertido. Desde que llega al W, no podrá dejar de sorprenderse con cada detalle del lugar. Cada espacio, cada elemento tiene una historia que contar de principio a fin. Sin duda, el Camino Huichol, que empieza desde el living room, donde se hace el registro, y llega hasta la playa, con una vista que da la sensación de

ser infinita, es una muestra de ello. Este arte, por donde usted puede caminar y ver la hermosura que lo rodea, fue creado con más de 751.000 mosaicos, puestos a mano, que juntos componen los elementos más emblemáticos de la cultura wixarika, como el peyote, el águila, el venado y mucho más.

Estos mismos elementos pueden sentirse y vivirlos usted mismo en Away Spa, donde un ambiente tranquilo selvático, las comodidades holísticas y las terapias personalizadas lo dejarán como nuevo. Justamente el Hikuri Journey (viaje de peyote, de la planta sagrada y alucinógena) es una de las experiencias transformadoras que se pueden vivir en Punta de Mita, donde se podrá conectar con sus antepasados, con la naturaleza o con quien guíe su camino mientras todo su cuerpo se despierta y siente como cada parte de él. La sensación de gratitud, descanso y relajación son solo algunas de las emociones que dejan este viaje que sana el alma y limpia el espíritu.

Entre tanto, también sobresale la oferta gastronómica de este lugar ubicado a 25 minutos de Sayulita, a 10 minutos de la Marina la Cruz y muy cerca de las islas Marietas, un santuario natural sin igual. Allí podrá descubrir las experiencias culinarias y la mixología inspirada en el destino en cualquiera de sus seis restaurantes, entre ellos la Chevychería, un "camión" para probar los más deliciosos ceviches de Punta de Mita y otras recetas latinoamericanas que combinan cítricos con pescados y mariscos locales; Venazú, para saborear enchiladas caseras, o el exclusivo Mesal, en el centro de una isla donde, como su nombre lo indica, solo tiene una mesa y una experiencia de comida por pasos, maridada a la perfección con deliciosos vinos mientras disfruta de un atardecer soñado, la belleza del lugar, las experiencias del chef y el porqué de cada plato, que lo harán sentir afortunado y especial. ¡Qué lindo eres, México querido, qué linda es tu gente y qué rica y diversa es tu gastronomía!

Finalmente, para terminar de vivir una experiencia donde el lujo de la tranquilidad se manifiesta en cada paso, no se pueden dejar de mencionar la reinvención de las suites del W Punta de Mita, allí podrá experimentar la felicidad gracias a una codiciada ubicación frente al mar, una bella piscina privada y cada uno de los elementos puestos minuciosamente que complementan su diseño icónico que no encontrará en ningún otro lugar. ¡Hay un dato clave! En W Punta de Mita las mascotas son bienvenidas.



# Cultura

Reseña

# Un mundo de locos: 20 años de "Delirio", de Laura Restrepo

La novela de la escritora colombiana, ganadora del premio Alfaguara en 2004, celebra este año su vigésimo aniversario con una edición especial.

#### SANTIAGO GÓMEZ CUBILLOS

@SantiagoGomez98

Hay un colado en las mesas de novedades de las librerías. No se trata de algún bisoño literario buscando un nuevo escaparate, sino de un viejo maestro que ya ha labrado camino en los anales de la literatura colombiana. Para sus fieles discípulos, el cuarto inundado de peces flotantes es inconfundible, incluso ahora que viste un amarillo cadmio sobre su antiguo verde aguamarina. Delirio, el libro de Laura Restrepo ganador del premio Alfaguara de Novela en 2004, cumple 20 años, y su nueva edición es la excusa perfecta para revisitarlo. La novela narra la historia de Aguilar, un hombre que después de un corto viaje de negocios vuelve a Bogotá y encuentra que Agustina, su esposa, ha enloquecido. "La encontré en un hotel, al norte de la ciudad, transformada en un ser aterrado y aterrador al que apenas reconozco", narra en el comienzo de un camino que busca entender qué fue lo que la hizo perder la cabeza.

Sin embargo, la historia se extiende mucho más allá de esos cuatro días y pasa a ser una retahíla polifónica que abarca distintas generaciones. La del abuelo Nicolás Portulinus, un músico radicado en Sasaima que dio comienzo, junto con su esposa

Portada

Laura Restrepo conmemorativa de "Delirio". / Alfaguara

Blanca Mendoza, a la estirpe delirante de Agustina Londoño; la de ella misma cuando estaba en el colegio y creía que con sus poderes de adivinación podía proteger al Bichi, su hermano menor, de la cólera de su padre, Carlos Vicente Londoño; la de Aguilar que busca desesperadamente que ella recupere la razón, y, finalmente, el pasado tormentoso de la familia narrado por Midas McA-

Restrepo se vale de estos cuatro puntos de vista para narrar los sucesos que rodearon la locura de Agustina, y lo hace con los juegos lingüísticos que ya son parte de su sello literario, ese que no respeta las reglas de la gramática tradicional, sino que más bien se deja llevar por el ritmo que sus personajes le pidan. Algo similar a lo que han hecho otros como García Márquez en El otoño del patriarca o Albalucía Ángel en Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón. Pero el ritmo de Delirio no es uno cualquiera: implica ser capaz de contar una historia coherente a través de la mirada impredecible de un loco.

# Una mirada íntima

Esta novela está escrita de forma caótica. Aquí los diálogos se entremezclan con las narraciones y fluyen como un solo cuerpo que lleva al lector por la mente de cada uno de los personajes. El libro funciona como un solo bloque de texto, porque el discurrir de los pensamientos sucede de esa manera. Las conversaciones no son más que recuerdos, los hechos son interpretaciones y el mundo real que nos parecía tan estable se tambalea cuando ponemos la atención en las grietas de la cordura.

"La novela ocurre en Colombia, la atraviesa el narcotráfico, el terror cotidiano, la violencia, pero esto se presenta desde la óptica de la locura: la locura como subjetividad", le dijo la autora Laura Restrepo a la revista Cambio. Y esto es algo que se ve no solo en Agustina, sino en todos los narradores que aparecen dentro de la novela. Cada uno tiene su propia manera de lidiar con lo que está pasando; cada uno tiene que aprender a domar su propia locura.

Esta es una de las cosas que ponen en evidencia la novela, que aquellos a los que lla-



Laura Restrepo es autora de obras como "Leopardo al sol" y "La novia oscura". / EFE

mamos "cuerdos" no son tan diferentes a los que llamamos "locos". Los límites de estas categorías se vuelven cada vez más borrosos a medida que avanza el relato. A los ojos de todos, Agustina es la que ha perdido la cabeza, pero cada uno tiene momentos en los que actúa fuera de la razón con tal de evitar que el mundo que han construido en sus cabezas se caiga a pedazos.

Incluso podríamos ir un paso más allá y decir que es Agustina, similar a lo que sucede con Joaquín Quim Font en Los detectives salvajes, la única que tiene una reacción lógica al desequilibrio mental del mundo en el que se crió. Su devoción a los tazones de agua y a las fronteras infranqueables de una casa son producto de un mundo que la volvió loca, pero que también le dio el poder de ver con unos ojos muy distintos a los de todos los demás.

No se trata entonces de una dicotomía, como podríamos creer inicialmente, sino más bien de una negociación entre la cantidad de locura que necesitamos para poder habitar el mundo. Y esto es algo que se lleva a otro nivel al agregarle una nueva dimensión al relato: su desarrollo en medio de la vio- mucho más allá de ese fin de semana. La his-

lencia de finales del siglo XX en Colombia. Laura Restrepo, que vivió de primera mano el auge y la caída de Pablo Escobar, lo utiliza como uno de los motores de la demencia colectiva de la sociedad colombiana, aunque sin llegar a hacerlo protagonista.

### La locura es cuestión de método

"A qué horas se perdió el sentido, eso que llamamos sentido, y que es invisible, pero que cuando falta la vida ya no es vida y lo humano deja de serlo", se pregunta Aguilar al comienzo de la novela. El lector podría pensar que ese es el punto central de todo. Averiguar cuál fue la gota que rebasó el vaso; escudriñar en el pasado para encontrar el punto exacto en el que Agustina cruzó ese umbral donde se acaba la cordura. Laura Restrepo nos lleva por todas estas historias con la falsa esperanza de que llegaremos allá, cuando la realidad es que esa frontera nunca existió.

Elerror de la pregunta de Aguilar radica en tratar de encontrar un punto de retorno que lleveaAgustinadevueltaadondeestabaantes de que él partiera, pero lo que no entiende es que ella está así por un bagaje histérico que va

# Revelaciones arqueológicas en Pompeya

El reciente descubrimiento de una tumba en Pompeya, sepultada por la erupción del Vesubio en el 79 d.C., ofrece nuevas perspectivas sobre la historia de España y la estructura del poder romano durante el reinado de Augusto. La inscripción "Praefectus Autrygonum"

en la tumba identifica a Numerio Agrestino como prefecto de los Autrygoni, un pueblo del norte de la península Ibérica involucrado en las guerras del Cantábrico. Este hallazgo, único hasta ahora, ayuda a entender mejor cómo estaba

organizado el poder romano en la transición hacia el modelo imperial. El descubrimiento ocurrió durante la construcción de una cavidad en Pompeya, revelando una tumba en forma de semicírculo típica de la época de Augusto.

# ¿Y dónde queda el afuera del afuera?

**PUNTO DE VISTA** MARÍA WILLS LONDONO





toria de Agustina no es la de una mujer cualquiera de clase alta que pierde la cabeza, ella es víctima de un ciclo de violencia en el que ha estado encerrada toda su vida, dentro y fuera de su casa. Y bien lo afirmó Restrepo en 2016 en una entrevista para Bocas: "La violencia poco a poco nos vuelve locos".

En todas las historias de Delirio, exceptuando quizá la del abuelo Portulinus, acecha el fantasma de la violencia y del miedo de que en cualquier momento algo explote, literal y metafóricamente. Y esa paranoia acecha a todos los personajes, pero parecen ser solo los locos los que responden a ella. Todos los demás se empeñan en barrer el polvo y meterlo debajo de la alfombra sin pensarlo dos veces.

Delirio es una novela sobre vivir en la locura, sobre lo que implica crecer y habitar en un país en guerra, sobre la soberbia del poder y lo irracional que indudablemente es parte de la condición humana, por más que intentemos negarlo. El vigésimo aniversario de este libro es apenas una excusa para revivir un clásico de la literatura colombiana y, sobre todo, para recordarnos que vivimos en un mundo de locos.

Las noticias de la Bienal de Arte de Venecia 2024 ya pueden parecer viejas. Sin embargo, esta columna no busca ser noticiosa, sino ser punto de vista y, al visitar en semanas pasadas este espacio, no puedo dejar de sentir que se saldó una deuda histórica importante. Adriano Pedrosa, primer curador latinoamericano en la historia de la Bienal, invitó a la mayor cantidad de artistas posibles del sur global. La selección fue, ante todo, un "statement": hace mucho, la periferia es el centro, pero no habíamos tenido un lugar hegemónico del arte para mostrarlo. Cada ficha técnica de la curaduría Stranieri Ovunque reiteró: "Este artista está por primera vez en la Bienal de Venecia", y estos gestos tuvieron un sentido sumamente político en términos de representación.

La Bienal (y eso la hace un poco anacrónica) se ha basado en un modelo de pabellones nacionales, y desde ahí se ha convertido en un lugar para provectar geopolíticas de poder. En ediciones recientes esto se comenzó a desestructurar y naciones colonizadoras abrieron espacios para artistas de sus excolonias, dando posibilidades a perspectivas críticas muy constructivas. Sin embargo, en el pabellón central y en el arsenal estuvieron las miradas más incluyentes, y el foco se concentró en los márgenes. Sin duda, Colombia fue uno de ellos: nunca tuvo pabellón oficial y no fueron muchos los colombianos incluidos. En este sentido, Pedrosa invitó a 15 artistas de nuestro país, principalmente, a los núcleos históricos (algo que recientemente se ha implementado en las bienales: quieren parecerse a museos por una necesidad de contextualizar creaciones actuales con el arte del pasado).

Me interesa enunciar el término "outsider": la Bienal incluyó muchísimas obras que se entendieron bajo esta etiqueta, cosa que también sucedió en la última bienal de São Paulo, en donde además de los artistas mal llamados "primitivos", que generalmente son de comunidades indígenas o no occidentales, se destacaron los creadores Arturo Bispo do Rosario y Aurora Cursinho Dos Santo, quienes crearon maravillas desde sus problemáticas psiquiátricas o médicas. Y aunque las etiquetas hoy en día sobran y el término "arte" se estira, no deja de causarme impresión que el arte de lo alterno, de lo que está por fuera de la institución entre al "mainstream", porque este espacio sin duda lo contamina.

El "outsider art" parte de propuestas liberadoras de la mente y del espíritu occidental domesticado por la noción de bellas artes. De la mano de Andre Breton, Dubuffet creó la compañía de arte bruto en 1948 para acoger creaciones destacadas realizadas por niños, pacientes psiquiátricos o prisioneros por considerar que, al no tener entrenamiento y estar liberados de las estructuras tradicionales de existencia, creaban individualidades.

Hoy el medio se acerca a los márgenes porque, tal vez, en este lugar hay mucho más que decir. Sin embargo, ¿dónde será el nuevo afuera de los de afuera? ¿Y cómo hacer para que el "outsider" no se gentrifique y confirme estereotipos de exclusión social? Paradojas y más paradojas que nos trae el mundo del arte que no quiere ser arte.



### EL ESPECTADOR

FUNDADO EN MEDELLÍN EN 1887 POR FIDEL CANO

El Espectador trabajará en bien de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. Fidel Cano Gutiérrez

Gerente Eduardo Garcés López Director Fidel Cano Correa

Editora en jefe: Angélica Lagos.
Productor general: Élber Gutlérrez Roa.
Editor Domingo: Nelson Fredy Padilla C. Gerente Digital: Edwin Bohórquez Aya.

El Espectador. Editado por Comunican S.A. ©. Miembro: SIP, WAN, IPI y AMI ⊕ Comunican S.A. 2024, Todos los derechos reservados. ISSN 0122-2856. Año CXXXVII. www.elespectador.com

# Opinión



Directores: Fidel Cano Gutiérrez: 1887 - 1919. Luis Cano: 1919 - 1949. Gabriel Cano: 1919 - 1923 (Medellín) y 1949 - 1958. Guillermo Cano: 1952 - 1986. Juan Guillermo y Fernando Cano: 1986 - 1997. Rodrigo Pardo: 1998 - 1999. Carlos Lleras de la Fuente: 1999 - 2002. Ricardo Santamaría: 2003. Fidel Cano Correa: 2004 fcano@elespectador.com

EE

Vicepresidente Comercial Caracol Medios: Mauricio Umaña Blanche.

Gerente Comercial: Monica Cortés Montoya, mccortes @elespectador.com | 3112295911.

Director Ventas Integrales: Juan Pablo Aguirre, jaguirre@elespectador.com | 3164063296.

Proyectos de Sostenibilidad: Elva Lucía Daza, edaza@elespectador.com | 3153319704.

Gerente de suscripciones: Marcela Moreno Arias, mamoreno@elespectador.com | 3208388568.

# Nefastos los "vivos" en la final de la Copa América

S INEVITABLE QUEDAR ATÓNITO ante las imágenes de lo ocurrido en Miami, Estados Unidos, durante la previa de la final de la Copa América. La avalancha de camisetas amarillas (yalgunas albicelestes también) que intentaron colarse al estadio por donde fuera, incluso por entre los ductos de ventilación, que lucharon con guardias de seguridad o intentaron huír de ellos, que destruyeron las instalaciones y dejaron una imagen lamentable lleva a la pregunta de por qué se sintieron con el derecho de comportarse de esa manera. Aunque, por fortuna, la situación no pasó a mayores, los desmayos de la gente por calor, la frustración de quienes pagaron gruesas sumas por sus boletas y no pudieron ingresar, el terror de quienes vieron las aglomeraciones y la sangre en el rostro de algunas personas muestran que el episodio pudo ser trágico.

La primera responsabilidad por lo ocurrido es, por supuesto, individual. Cientos de personas sin boletos de entrada decidieron vestirse e ir al estadio con el objetivo de causar caos y lograr entrar. Como se trataba de la final, de por sí el estadio Hard Rock, que tiene la capacidad de sentar a 65.326 personas, tenía un fuerte influjo de visitantes. Era la fórmula para el desorden. No hubo filas que se respetaran y las imágenes son elocuentes. La asfixia, el miedo,

la incapacidad de los uniformados para controlar la situación, llevaron a que se aplazara hora y veinte el comienzo de la final. Lo que se suponía que era una fiesta se convirtió en una experiencia nefasta. También nos plantea preguntas sobre la idiosincrasia colombiana, sobre quienes celebraron la "viveza criolla" en redes sociales y en el propio estadio. ¿No hay consideración por las familias que vieron su noche arruinada? ¿Cómo es posible sentir orgullo ante la violencia y el robo? Cuando alguien es "vivo", otra persona pierde.

Ahora, la responsabilidad de los organizadores es también clara. La Conmebol ha buscado quitarse de encima su necesidad de reflexión culpando a las autoridades, pero todo parece indicar que se trató de un descuido de su parte. Estados Unidos acostumbra organizar eventos similares e incluso de mayor magnitud sin mayores problemas. La CONCACAF también es sede de partidos similares con

Lo que era una fiesta se convirtió en una experiencia nefasta. Plantea preguntas sobre la idiosincrasia colombiana la celebración de la 'viveza' en redes sociales y en el propio estadio".

alta afluencia de hinchas que no terminan en desastre. La alcaldesa de Miami, Daniella Levine Cava, fue clara: "Esta situación nunca debería haber ocurrido y no puede volver a ocurrir". También afirmó que el evento fue "organizado por Conmebol y la Policía de Miami-Dade le brinda apoyo".

No es la única razón para creer en las fallas de planeación de la Conmebol. Como escribe Ian Nicholas Quillen en Forbes, "desde los ángulos de cámaras absurdos en el feed global a precios exorbitantes de las boletas que luego terminaron en regalos masivos en algunos mercados para que no se vieran tantas sillas vacías, pareciera que ningún detalle de la planeación de este evento aprovechó las pasadas experiencias" en Estados Unidos. Estamos de acuerdo.

Para terminar de enmarañar la situación, está el impresentable arresto del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún. Acusado de agredir a guardias de seguridad en hechos confusos, Jesurún fue defendido por la Federación, que en un comunicado dijo que el directivo fue "impulsado por su instinto paternal". Más allá de las consideraciones puntuales, una persona no puede comportarse de esa manera y, al mismo tiempo, ser un representante del país. Además de la derrota en la cancha, queda la amargura del pésimo ejemplo que dimos los colombianos durante la final. ¿Cómo podemos hacer cambios en la cultura para que algo así no vuelva a ocurrir?

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

# "Es hora de calmarse"





LAS IMPRESIONANTES IMÁGENES de Trump, ensangrentado y arrastrado en medio del caos, los gritos y el desconcierto, por agentes de seguridad que intentaban ponerlo a salvo de las balas que silbaban a su lado, hubieran podido presentarse en cualquiera de nuestros escenarios políticos: la historia de Colombia está plagada de magnicidios. En Estados Unidos murieron víctimas de atentados, los presidentes Lincoln (1865), Garfield (1881), McKinley (1901) y Kennedy (1963); fueron heridos por sujetos armados pero sobrevivieron Roosevelt 1933), Truman (1950), Ford (1975) y Reagan (1981). Dramáticamente, aquí no nos quedamos atrás en número y atrocidad de crímenes mortales en contra de aspirantes a la Presidencia: Rafael Uribe Uribe (1914), Jorge Eliécer Gaitán (1948), Jaime Pardo Leal (1987), Luis Carlos Galán (1989), Bernardo Jaramillo (marzo, 1990) y, con apenas un mes de diferencia, Carlos Pizarro (abril, 1990). Fueron asesinadas, también, personalidades cuya desaparición temprana trazó otra honda cicatriz en la conciencia nacional: el ministro de Justicia, Rodrigo

Lara (1984), el director de **El Espectador** Guillermo Cano (1986), el líder de izquierda Manuel Cepeda (1994), el líder conservador Álvaro Gómez (1995), el general y exministro de Defensa Fernando Landazábal (1998), el periodista y humorista político Jaime Garzón (1999). La lista no termina con ellos.

Las palabras del presidente Biden, en la alocución que pronunció horas después para rechazar el ataque que sufrió su competidor electoral, parecerían dichas para este país que vive de incentivar los odios y que premia con votos y aplausos de admiración a quienes tengan mayor capacidad de humillar, ofender, injuriar y calumniar a sus contrarios. Entre otras frases de Biden, traigo estas: "Compatriotas, quiero hablarles sobre la necesidad de que bajemos la temperatura... La política no es un campo de muerte... Es hora de calmarse... Las diferencias se resuelven en las urnas, no con balas". El atentado contra Trump tiene otra similitud estremecedora con nuestras tragedias: la tarima preparada para que lo escucharan sus seguidores, el mitin realizado al aire libre en una ciudad pequeña, los hombres de sus esquemas de protección que lo rodeaban, y el momento inicial del evento en que se presentó la balacera, traen a la memoria, por sus semejanzas, las escenas del ataque en que perdió la vida el virtual presidente de Colombia en el cuatrienio 1990 - 1994, Luis Carlos Galán Sarmiento.

El 18 de agosto del 89, el equipo asesor del candidato programó una manifestación con sus votantes en Soacha. Los coordinadores del evento levantaron una tarima en la plaza central. Galán llegó en medio de sus seguidores y subió a la rústica plataforma acompañado de sus agentes de seguridad. Segundos después se escucharon disparos. Los escoltas sacaron sus armas buscando al atacante sin éxito; rodearon el cuerpo del líder caído, lo levantaron y entre la confusión reinante lo llevaron a su vehículo para trasladarlo a un hospital (ver). Hay diferencias, por supuesto: la muerte casi inmediata del candidato colombiano frente a un Trump con heridas menores; 35 años de distancia temporal así como de desarrollo de la localidad en cada caso y, sobre todo, el abatimiento inmediato del agresor de Trump mientras los asesinos colombianos y los conspiradores de cuello blanco que los contrataron, fueron cubiertos, durante décadas, con impunidad. Estados Unidos está conmocionado por el ataque al todopoderoso de su nación y con razón. Irónicamente, Trump es, hoy, víctima de su propio invento: la violencia que incentiva en cada uno de sus discursos. En Colombia estamos recorriendo el mismo camino. La irracionalidad, la incapacidad de comprender a los otros, la facilidad con que rompemos las normas de la convivencia, ponen al país al borde de un magnicidio. Tal vez tengamos menos suerte que Trump. "Es hora de calmarse".

# Nieves



# La otra cara terrible del fútbol

EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS MARIO MORALES



NO ES POR GUAYABO MORAL. ESTA Selección cumplió en lo deportivo y humano. Pero ningún certamen reciente había legado tantas cosas negativas como esta Copa América.

Eso tiene el fútbol que despierta tantos demonios en esa catarsis sin nombre con visos de desdoblamiento. Pero lo visto en las instancias finales sobrepasa la comprensión de nuestra condición humana, que convierte juegos en batallas y partidos en disculpas para animalizarse.

Basta reseñar el vergonzoso comportamiento de compatriotas para ingresar sin pago al estadio de Miami. Si el más alto directivo del fútbol colombiano se vio implicado, ¿qué más se puede esperar del resto de mortales? Como es absurda también la resolución de diferencias con agresiones o destrucción de escenarios.

Es talante latino, como lo supieron los uruguayos, malos perdedores y peores ciudadanos arremetiendo contra espectadores para desfogar frustraciones; o su técnico que, con retóricas extemporáneas, quiso justificar actuaciones criminales de sus dirigidos; para no hablar de árbitros en contextos de montos exorbitantes de dinero y apuestas legales o clandestinas. ¿Qué pasa por la cabeza de un aficionado que, para vivir la experiencia de un partido, tiene que subirse con riesgo a árboles? Y peor aún, para quitarles la vida en riñas estúpidas como sucedió en por lo menos cinco casos en Bogotá.

Por eso, no se entienden propuestas inconvenientes de días cívicos u oportunismos para negarlos, pero sí arrogarse el derecho de ir al estadio, como el alcalde de Cartagena; ni los disturbios en Soacha, ni la inseguridad en lugares concurridos.

Estos hechos, en cambio, dan para agradecer que no se alcancen títulos, no se organicen aquí eventos y pedirles a esos "endemoniados" que se vayan con su locura a otra parte.

@marioemorales

Mheo



Vergüenza

# Un hilo de sangre



LA VIOLENCIA ES LA MÁS EFECTIVA de las armas para llevar a la certeza. Cuando la realidad deja dudas y la información confunde, el recurso extremo de la violencia puede llevar al convencimiento. Los disparos contra un político pueden ser el mejor método de persuasión, y convertir un discurso en un hecho inapelable. Donald Trump, un mentiroso compulsivo, fue rozado por una bala y alumbrado por un reflector de verdad para sus historias. Ahora Trump solo tendrá que decir, "se los advertí... Esto es una infame persecución, hay una conjura ideológica y violenta contra el representante de unas mayorías patriotas, me culpan del lenguaje del odio, pero su lenguaje del odio casi empuja a mi asesinato".

Unos pocos de los asistentes a la manifestación política en Pensilvania se fueron contra la prensa después del atentado al expresidente. Insultaban a los periodistas y los culpaban de haber alentado el ataque. Pero no eran solo unos exaltados de la tribuna republicana en medio del terror de los disparos. Políticos claves cercanos a Trump han ido un poco más allá: "Joe Biden dio la orden", dijo el congresista Mike Collins. Y J. D. Vance, la fórmula vicepresidencial de Trump, debutó con una frase concluyente: "Esto no ha sido un hecho aislado. La premisa central de la campaña de Biden es que el presidente Donald Trump es un fascista autoritario a quien hay que parar a toda costa. Esa retórica ha llevado al intento de asesinato de Trump". Algunos congresistas han pedido a un fiscal en Pensilvania presentar cargos contra el presidente Biden por incitar al asesinato.

La verdad es que las elecciones norteamericanas, que siempre se asimilaron a un espectáculo televisivo, una especie de programa concurso multimillonario, un reality show extremo, parecen haber migrado a una película de acción entre dos posibles sobrevivientes o una de vaqueros con duelo entre los seguidores enfurecidos de dos octogenarios.

Desde el asalto al Capitolio en Washington, un instituto de la Universidad de Chicago hace una encuesta sobre violencia política en Estados Unidos. Los resultados de la más reciente, hecha en junio y que no se había divulgado

La verdad es que las elecciones norteamericanas, que siempre se asimilaron a un espectáculo televisivo, parecen haber migrado a una película de acción".

antes del ataque, muestran el tamaño de los radicales y su apuesta. Un 10 % de los adultos en Estados Unidos apoyan usar la fuerza para impedir el regreso de Trump al poder. Mientras un 7 % apoya métodos violentos para que el expresidente vuelva a la Casa Blanca. Se podría pensar que es una fogosidad para el escenario de las redes sociales, pero al parecer hay gente dispuesta a disparar más allá de X. A propósito, Elon Musk dijo que el ataque era una seña de incompetencia o complicidad del Servicio Secreto. Las teorías conspirativas son piezas plausibles para un público cada vez más amplio. Los rusos perdieron su trabajo en las elecciones gringas, ya podrán sentarse a mirar el lance. Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, dijo que el gobierno creó la "atmósfera" para el atentado. Y el presidente de la Duma aseguró que Estados Unidos está al "borde de la guerra civil" por la idea de algunos de "destruir los valores tradicionales".

El personaje excesivo, casi grotesco, que significa para muchos Donald Trump, recién condenado por sus mentiras sobre una relación con una estrella porno, ahora está ensangrentado con el puño en alto. Ha pasado a ser la estrella de un cómic, un superhéroe herido y desafiante. El "estilo paranoide" del que se habla hace 60 años en Estados Unidos, una combinación de exageraciones, suspicacias, fantasías, ha cobrado más fuerza que nunca, tiene hoy un mártir con un hilo de sangre en su cara y un anciano malvado que maneja los hilos y ha olvidado dónde está la madeja.

# El reto de Francia

ANDRÉS HOYOS



TRAS EL BALLOTTAGE DE LAS elecciones del 7 de julio, en Francia va a ser muy difícil formar un gobierno que no incluya a Jean-Luc Mélenchon, líder de la extrema izquierda del país. Otro cantar es si este personaje lo preside. Eso es muy improbable. No fue propiamente él quien ganó las elecciones, sino el Nuevo Frente Popular, una coalición de cinco partidos, muy fragmentada e incluso enfrentada entre sí. Su nombre es un homenaje al Frente Popular que llegó al poder en 1936. No olvidemos que ese intento duró poco.

Mélenchon, un antiguo líder estudiantil, ha sido tres veces candidato presidencial. Con 72 años quizá diga: es ahora o nunca. En su momento dio declaraciones antisemitas, aboga por la salida de Francia de la OTAN y es amigo declarado del chavismo. O sea, un primer ministro inviable.

Dicen algunos analistas que Macron sucumbió con su partido. Yo no lo veo así. Quedó de segundo ante un manojo bastante desprolijo de gente de izquierda, en muchos casos de un extremismo inviable. No se puede olvidar que Macron ya demostró su perspicacia política llamando a una selecciones anticipadas que muchos presagiaban como catastróficas para él. Uno sospecha que no tendría ningún problema para girar un poco a la izquierda. La pregunta es cuánto. Ahora bien, si no le es posible conformar una mayoría en un tiempo prudencial, tendrían que celebrarse nuevas elecciones. La pregunta en ese caso es a quién beneficia una encrucijada como esa. Macron, sospecha uno, apuesta a que no será a los extremos. Hasta ahora, las apuestas le han salido más o menos bien.

Macron sigue siendo el presidente de Francia y en esta condición envió una carta a sus conciudadanos en la que dice que piensa postular para primer ministro -es su prerrogativa- a una persona de tradición republicana, lo que parece excluir no solo a los extremistas de derecha, sino a los de izquierda, por el estilo de Mélenchon. Claro, esta persona ojalá obtenga una mayoría absoluta 289 votos en la Asamblea Nacional. Un gobierno en minoría significaría que la coalición de izquierdas tendría que vivir bajo la amenaza constante de mociones de censura por parte de otros partidos. Sin embargo, el gobierno de Macron ha conseguido gobernar desde 2022 con una mayoría relativa de 246 escaños.

El primer ministro, en principio, no sería Macron, aunque tampoco Mélenchon. ¿Quién? No se sabe. Mucha gente ve venir conflictos agudizados en Francia, pero eso no es del todo seguro. Al fin, cualquier coalición se basa en concesiones de todas las partes. Cuando los extremos acentúan sus posiciones, el centro cobra aún mayor vigencia como fiel de la balanza o árbitro.

La política francesa aparece hoy partida en tres bloques, no homogéneos, no en dos, como solía estar antes. No hay tradición de conformar gobiernos de coalición, pero ese es un obstáculo temporal. Si no hay tradición, se crea una. Francia demostró que al final de todas las cuentas es un país republicano. Una perturbación inevitable son los Juegos Olímpicos, que ya llegan y que se celebrarán en Francia. La política no puede mantener una actividad plena mientras hay tremendas carreras de 100 metros o de 1.500.

andreshoyos@elmalpensante.com

# Mancuso: haga la paz con la naturaleza

SANDRA



"PAZCONLANATURALEZA", ESELLLAmado que el Gobierno nacional ha estado
posicionando como mensaje central de la
COP16. En el 2021, el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
publicó el informe "Hacer las paces con la
naturaleza: un plan científico para abordar la
triple emergencia del clima, la biodiversidad y
la contaminación". Uno de los puntos claves
de este informe es el reconocimiento de que
"los cambios ambientales están socavando
los logros en materia de desarrollo que tanto
ha costado conseguir, ya que acarrean costos
económicos y millones de muertes prematuras al año".

En nuestro país, los cambios ambientales, especialmente los de biodiversidad, tienen en la criminalidad un motor que ha acelerado la trasformación en las últimas décadas. Por eso, el tema debe ser analizado en profundidad en la COP16 y seguro encontrará aliados afectados. Las crecientes rentas criminales asociadas a la explotación ilegal del oro, por ejemplo, son sin duda un desafío para la gobernabilidad, pero también para la salud de los ecosistemas y el suministro de sus contribuciones para el bienestar humano.

La historia de la relación de los grupos armados con la naturaleza ha sido variada. En algún momento se les adjudicaron a las guerrillas acciones de "protección" ambiental. Es sabido que en las décadas de los 80 y 90 guerrillas como el ELN imponían vedas de pesca y controles a pescadores que usaban técnicas nocivas como el trasmallo, o que para otros grupos guerrilleros como las FARC el bosque en pie era un activo estratégico para camuflar sus campamentos y rutas de tránsito.

Pero ante la apropiación de otras rentas, esa tendencia cambió y la naturaleza no solo fue el escenario de la guerra, sino también su víctima y, al dañarla, revictimizaron a los habitantes que dependían de esa naturaleza afectada. Hemos vivido hechos tan notorios como las voladuras de oleoductos y la contaminación de aguas y suelos y la muerte de especies afectadas, y el avance de la deforestación como consecuencia de la ampliación de los cultivos ilícitos, de la que todos los gru-

pos criminales se han lucrado.

militarismo en la naturaleza. Los procesos en Justicia y Paz no lograron poner el foco en esa relación. La Comisión de la Verdad lo abordó un poco más y esperamos que la JEP lo profundice. Con la liberación de Salvatore Mancuso se abre una oportunidad para que uno de los jefes máximos del paramilitarismo en la región Caribe pueda, como gestor de paz, contribuir a hacer la paz con la naturaleza. Los colombianos necesitamos conocer cuántos humedales del Caribe fueron rellenados, desviados con diques y trinchos, cuánto de esto hizo parte del proceso de control formal y material de los territorios de los Montes de María, La Mojana o la Ciénaga Grande de Santa Marta. Necesitamos saber si perpetraron las masacres y los desplazamientos forzados para apropiarse de esas tierras y aguas, y si impulsaron las actividades económicas que luego se quedaron en esas zonas; el uso que hicieron de los zoocriaderos; durante cuánto tiempo y con quién se usaban como coto de caza las zonas adyacentes al Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande. Mancuso, la naturaleza también necesita su verdad, haga la paz con la naturaleza.

Menos conocidos son los efectos del para-

# EL ESPECTADO

Editado por Comunican S.A.
Calle 103 N° 69B-43 Bogotá, Colombia.
Línea de servicio al cliente:
601-4232300 Opc. 2.
Redacción: 601-4232300.
Suscripciones: 601-4232300 Opc. 1.
Publicidad: 601-4232300.
www.elespectador.com

Si usted tiene una rectificación o aclaración sobre algún tema publicado en este medio, por favor escribanos a aclaracionesyrectificaciones@elespectador.com

# Cartas de los lectores

# "Imbéciles millonarios elitistas"

Hace años, una familia huyó de la guerra civil en el Congo. Tras una larga travesía, llegaron al campo de refugiados de Cabinda, en Angola, enfrentando numerosas dificultades. Un par de años después, lograron establecerse en Francia con el firme propósito de construir una vida digna en el país de la libertad, la fraternidad y la igualdad. El tercer hijo de la familia aspiraba a ser futbolista y, con esfuerzo, lo consiguió. Este niño se llama Eduardo Camavinga, campeón de la Champions League con el Real Madrid y jugador de la selección francesa de fútbol.

Este año, como tantas veces antes, el deporte se encuentra de frente con la cruda realidad de la política global. Nos enseña que fenómenos como la migración irregular y el desplazamiento forzoso no se resuelven construyendo muros v cerrando fronteras; al contrario, la desigualdad que se origina en los países pobres de África, como en la historia de Camavinga, debe enfrentarse con cooperación internacional y generación de oportunidades. Historias como la de Camavinga abundan (y no solo en Europa, sino en todo el mundo). La destaco porque él, junto con otros jugadores de la selección francesa como Jules Koundé o Kylian Mbappé, decidieron manifestarse contra el peligro del ascenso de la ultraderecha en Francia, logrando movilizar a los jóvenes como nunca se había visto. Por ejemplo, en Bondy, la ciudad donde creció Kylian Mbappé y es ídolo, el índice de participación electoral aumentó significativamente entre las comunidades más jóvenes, un hecho sin precedentes en la historia de Francia.

La lección que el mundo debe aprender con lo sucedido en Europa es que no se puede vincular automáticamente la migración irregular con la delincuencia, como si una fuera directamente proporcional a la otra. Por el contrario, la colonización ha dejado una deuda histórica que tomará mucho tiempo saldar. Es evidente que los casos de éxito de los jugadores franceses deberían establecer un precedente. De lo contrario, seguiremos atrapados en una dinámica nociva donde los países reciben migrantes cuando les conviene y los rechazan, deportan o dejan morir en el mar cuando no. Por ahora, como lo expresó enérgicamente Llanos Massó, presidenta de las Cortes Valencianas de Vox, ganaron "los imbéciles millonarios elitistas jugadores de la selección francesa".

Zamill Vargas, @zamivar



#### DE LABIOS PARA AFUERA



Me debato entre considerar a Trump como un cínico cabrón como Nixon, que no sería tan malo, o el Hitler de Estados Unidos".

J. D. Vance, senador del Partido Republicano y candidato a la vicepresidencia en clave con Donald Trump. El mensaje lo envió en 2016 y se suma a una larga lista de comentarios desobligantes que hizo contra su hoy compañero de campaña. Vance cambió de opinión al unirse al trumpismo en 2023.

# La Ché

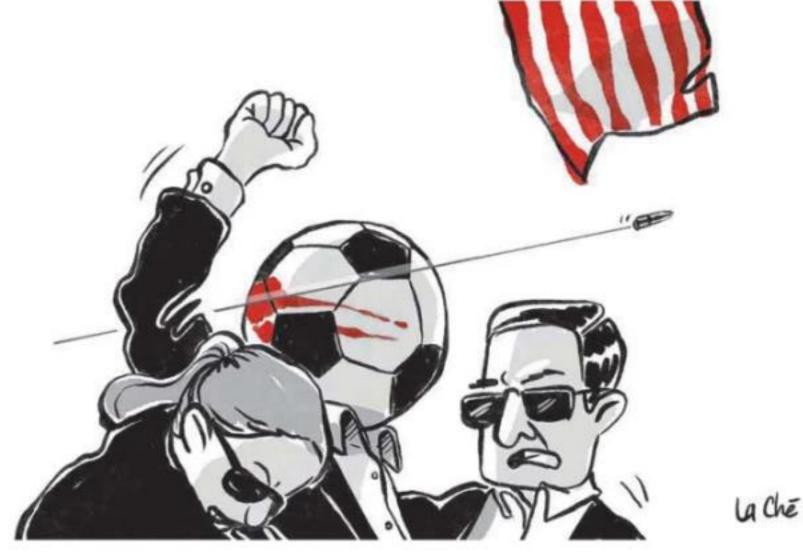

# Entrevista a Timochenko

# **GONZALO MALLARINO**



VI LA ENTREVISTA QUE LE HIZO YAMID Amat a Rodrigo Londoño la semana pasada.

Escuchaba a Londoño responder las preguntas y no encontraba nada distinto a la postura de una persona razonable y realista. Después pensaba que ese hombre, ese antiguo líder de un grupo guerrillero ahora desmovilizado, era responsable directa o indirectamente por miles de crímenes. Asesinatos, secuestros, extorsiones, masacres, despojos, desplazamientos, reclutamientos de niños y niñas, violencia sexual, narcotráfico...

Y ahora estaba ahí, en la televisión, como congresista y cabeza de un grupo político que el Estado colombiano reconoce. Y pensaba que el hecho de que esa persona estuviera ahí, siendo entrevistado en la televisión, tendría que resultarles ofensivo a muchas otras personas. Para empezar, a sus víctimas, que, más allá de los mecanismos creados en la Constitución y las leyes con

el propósito de repararlas y hacerles justicia por la terrible violencia de que fueron objeto, y que este hombre y sus compañeros desataron, podrían, con toda la razón, sentir odio y rabia contra él por el resto de sus vidas. Y en ese terreno no me podía meter. Eso es sagrado.

Pero, como digo, yo estaba escuchando a una persona realista y coherente, que se atenía a los términos de un acuerdo de paz firmado con el Estado colombiano para desmovilizar en su momento a 13.000 combatientes que estaban alzados en armas. Y no solo eso: sostenía que, a pesar de que a la fecha han sido asesinados cerca de 500 desmovilizados, él, su partido político y más de 12.000 firmantes se mantenían en la decisión de cumplir el acuerdo firmado y no retomar las armas. Y no solo eso: afirmaba que el cumplimiento integral de ese acuerdo era la única vía para pacificar a

Escuchaba a Londoño responder las preguntas y no encontraba nada distinto a la postura de una persona razonable y realista".

Colombia, que es lo mismo que yo y millones de colombianos creemos.

Después pensé en los que están en contra del acuerdo de paz, porque sienten que eso fue una porquería, una aberración, una vagabundería, y se sienten superiores moralmente a todos los que vemos en ese mecanismo una posibilidad real de alcanzar la convivencia pacífica. Sienten que ellos sí son justos, que ellos sí son decentes, que ellos sí defienden "el imperio de la ley", que ellos sí quieren y respaldan a nuestras Fuerzas armadas y, en contra de toda evidencia histórica y siempre que sus hijos no estén en los batallones de guerra, "confian" en una victoria militar sobre la subversión.

Son los que miran para otro lado cuando se habla de los más de 6.000 muchachos asesinados por el Ejército Nacional cuando Álvaro Uribe era su comandante en jefe. Son los que llevaron a la presidencia a un pusilánime como Iván Duque, el rey de la procrastinación, gracias a quien perdimos cuatro años que valían oro en la búsqueda de la paz.

En fin. Veo más posibilidades de lograr un entendimiento con tipos como *Timochenko* que con esos pudibundos. Y claro, que con las "joyas" de los jefes guerrilleros actuales.









9:00 A.M. — 9:05 A.M. BIENVENIDA



ZULUAGA
DIRECTORA MAÑANAS BLU 10:30
DE BLU RADIO

9:05 A.M. - 9:20 A.M. Conferencia de apertura: caf



RODRIGO
PEÑABLILLO
REPRESENTANTE EN COLOMBIA
DEL BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA, CAF



INNOVACIÓN S O S T E N I B L E CAMINO HACIA UN DESARROLLO V/ERDE

9:20 A.M. — 9:50 A.M.



SUSANA
MUHAMAD
MINISTRA DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

MODERA



CAMBLA ZULUAGA DIRECTORA MAÑANAS BLU 10:30 DE BLU RADIO

9:50 A.M. - 10:35 A.M.
PANEL 1: ENERGÍAS LIMPIAS Y CIUDADES RESILIENTES



PARRA
GERENTE DE GESTIÓN DE ACTIVOS
DE PEI ASSET MANAGEMENT



MANUEL
LEYVA
VICEPRESIDENTE DE CRECIMIENTO
DE ESENTIA



ÁLVARO
VELLASANTE
VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN
DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN
DEL GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ



MORALES
PRESIDENTE (E) DE OOL



OJEDA
PERIODISTA DE TECNOLOGÍA
Y ECONOMÍA DE EL ESPECTADOR

10:35 A.M. — 10:45 A.M. Presentación Pechakucha



JUAN PABLO
CORREDOR
DIRECTOR SENIOR DE SOSTENIBILIDAD
DE COCA-COLA COMPANY

10:45 A.M. — 11:30 A.M.
PANEL 2: IMPACTO Y COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE



PAULA
GIRALDO
SOCIA LÍDER DE SOSTENIBILIDAD
Y CONSULTORÍA DE BDO
EN INTERAMÉRICAS



MONTALVO
GERENTA DE ACCIÓN CLIMÁTICA
Y BIODIVERSIDAD POSITIVA
DEL BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, CAF



MARÍA CLAUDIA GARCÍA DIRECTORA DEL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ



HUMBERTO
RE
OPERATIONS OFFICER
DE LA CORPORACIÓN
FINANCIERA INTERNACIONAL. IFC



JUAN MANUEL
RAMÍREZ
DIRECTOR BLU 4,0 DE BLU RADIO

11:30 A.M. - 12:15 P.M.
PANEL 3: INNOVACIÓN EMPRESARIAL, UNA VISIÓN INTEGRAL



ALARCÓN
GERENTE DE COMUNICACIONES
Y SOSTENIBILIDAD DE
COCA-COLA FEMSA



CLAROS
PRESIDENTE CÁMARA
DE COMERCIO DE BOGOTÁ



ÓSCAR
CÓMBITA
GERENTE CORPORATIVO
DE PROYECTOS DE ARIS MINING



MODERA

ÉLBER GUTTÉRREZ PRODUCTOR GENERAL EL ESPECTADOR

12:15 P.M. - 1:15 P.M.
CONVERSACIÓN; SOSTENIBILIDAD EN LAS REGIONES: ¿CÓMO VAMOS?



CARLOS FERNANDO GALÁN ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ



FEDERICO GUTTÉRREZ

ALCALDE DE MEDELLIN



ANDRÉS BELTRÁN ALCALDE DE BUCARAMANGA



JUAN ROBERTO VARGAS

DIRECTOR NOTICIAS CARACOL

BOGOTÁ, 19 DE JULIO / 24 9:00 A.M. - 1:00 P.M.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ CENTRO EMPRESARIAL CHAPINERO CALLE 67 # 8-32/44 REGÍSTRATE EN EL ESPECTADOR, DILIGENCIA EL FORMULARIO Y HAZ PARTE DE LA CONVERSACIÓN



APOYAN:















# La música en el Festival Internacional de Poesía en Medellín

La china Su Yang, el ruso Alexander Selimov, el bolivarense Julián Conrado y la chilena María Compás hacen parte de la programación del Festival Internacional de Poesía, que se adelanta en Medellín y se extenderá hasta este sábado 20 de julio.

Estos poetas tienen en común que su oficio lo alternan con la música. Yang se dedica a preservar la música folclórica china con mezclas de rock & roll; Selimov ha sido premiado por su música protesta en agrupaciones de rock & roll; Guillermo Torres (Julián Conrado, exguerrillero y exalcalde de Turbaco) ha sido compositor de canciones vallenatas protesta e himnos de las Farc, y Compás mezcla poesía con rap

alternativo, donde explora letras feministas.

En la inauguración del evento estuvieron los ministros de Cultura de Colombia y de Honduras: Juan David Correa y Anarella Vélez Osejo. En la programación habrá 80 poetas del mundo, como MoAfrika wa Mokgathi, María Ángeles Pérez López, George Wallace, Murad Sudani, entre otros.

programación habrá 80 poetas del mundo, cuatro de ellos alternan ese oficio con la música.

# Música

ALBERTO GONZÁLEZ MARTÍNEZ

agonzalez@elespectador.com ☑ @albertosartre

Su abuela le leía poemas de noche y de día escuchaba rap con sus amigos. Disfrutaba a los raperos chilenos de moda; Saico Sur, Calambre y Cuarto Universo. Luego, como a una adolescente consentida, le recitaban poemas surrealistas de Humberto Díaz Casanueva, que era hermano de su abuela.

Al rap lo entendía a la perfección porque hablaba el mismo lenguaje de su generación. De los poemas, oía el resonar de letras y palabras bonitas, del que su significado parecía perdido en las páginas antiquísimas. A los veinte años empezó a hallarle sentido a lo que escuchaba recitar. Entonces supo que sería escritora.

Comenzó a sumirse en las lecturas de Octavio Paz, Gabriela Mistral, Rosamel del Valle, Blanca Varela y otros poetas de su país. Noté que no mencionó a Pablo Neruda, el principal referente de la poesía en Chile, quizá. El motivo era obvio: hace años un movimiento de feministas chilenas pidió revocar su nombre del aeropuerto de Santiago de Chile por las acusaciones en su contra como "maltratador de mujeres". Compás es feminista y defiende la funa.

—Leí mucho a Neruda hace unos años. Me llamaba la atención de su obra, esa capacidad de poder hablarle y cantarle a todo. Cuando empezaron a llegar estas informaciones sentí que se desmontó algo en mí —dijo la poeta sin entrar en detalles.

-Neruda sería un personaje funable en esta época -le complemento concluyendo el tema del poeta con su afirmación.

María Paz Valdebenito o, mejor, María Compás, como se hace llamar artísticamente, nació en la segunda mitad de los años 80 e inició su carrera de poeta en la segunda mitad de los 2000. Aún no se hablaba de la funa, pero, años después, así titularía una de sus canciones, luego de funar a algunos intelectuales cercanos. Dice que aún le falta por denunciar, aunque lo volvería a hacer protegida legalmente, para que

Entre más me alejo de los poetas, más me acerco a la poesía",

María Compás.

Entrevista a María Compás

# "La industria musical manosea discursos como los feminismos"

La poeta y música chilena, en entrevista para **El Espectador**, defendió la funa, definió la música que hacen artistas como Karol G y Shakira, habló del neoperreo y de su vínculo personal entre el rap y la poesía. Es una de las panelistas del Festival Internacional de Poesía que se adelanta en Medellín.

no quede como simple anécdota.

¿Cuál de los dos escenarios es más funable: la música o la poesía?

Completa y certeramente, en la poesía. Siento que la música llegó en un momento muy simbólico, porque estaba apenas comenzado y en ese momento pasó lo de la funa; entonces, llegó como un halo de protección. Pese a todas las malas prácticas que hay en la música, en la intelectualidad hay más nivel de desprotección y abuso, por ser un espacio masculinizado. Hay una canción llamada "Bla, bla", en la que también me inspiré en este contexto, donde digo "entre más me alejo de los poetas, más me acerco a la poesía". Siento que alejarme de la esfera intelectual me ha permitido entrar a la palabra con muchas más libertades. Si no fuera por la música, mi trabajo literario no existiría.

Antes mencionaba a Octavio Paz, quien hace un tratado intentando definir qué es la poesía, aunque no lo logra, ¿se atreve a dar una definición?

Me gusta una reflexión del escritor argentino Luis Felipe Noé, en su libro Antiestética, donde compara la poética como si fuera un tren. Ese tren tiene distintas estaciones y cuando se va acercando a la estación final es cuando logras definir tu poética. Entonces siento que la indefinición también es parte de la definición de poesía y ahí lo traduzco como una búsqueda continua que te permite mirar atento y estar todo el tiempo reconectando con tu raíz y con lo circundante.

# ¿Y en qué estación se encuentra?

Qué bonita pregunta (sonríe)...
Estoy en una estación de autodeterminación, tomando muchas decisiones para enraizar ciertas cosas de mi búsqueda artística como, por ejemplo, esta relación entre la música y la poesía. Quiero poder profundizar cada vez en dónde la poesía no esté al servicio de la música ni la música

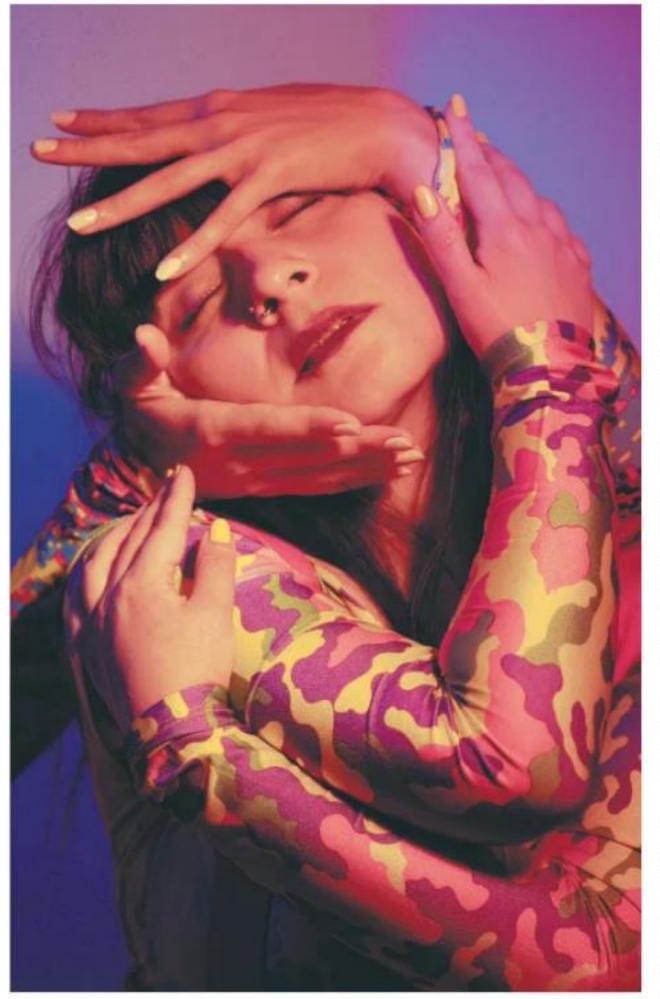

María Compás ha transitado del mundo intelectual al musical desde 2019. / Cortesía: María Compás.

al servicio de la poesía, sino un lenguaje que pueda construir una sola forma.

¿Cree que artistas como Shakira o Karol G representan verdaderamente el empoderamiento femenino o lo usan como una estrategia de "marketing"?

ción entre la música y la poesía. Qué compleja pregunta (se importante porque re cosas y también abre refle empoderamiento. Digo "gesto" y diálogos en esferas donc servicio de la música ni la música porque están sumidas en la atrás ni siquiera existían.

industria, sujetas a contratos, restricciones y son tratadas como un producto, porque la industria se apropia y manosea ciertos discursos como los feminismos. Entonces, hay muchas cosas que me hacen ruido, pero, al mismo tiempo, al ser voces que llegan a muchas personas, es un gesto importante porque remueve cosas y también abre reflexiones y diálogos en esferas donde años atrás ni siquiera existían.

¿Y cree que el llamado neoperreo, subgénero del reguetón, que tiene fuerza en Chile, es más trasparente con lo del empoderamiento?

Hay un discurso de empoderamiento, pero hay símbolos que lo
contradicen. Aunque siento que
se abre una fisura. Rescato cómo
se va cosiendo el discurso desde
esa contradicción, desde lo grotesco, desde la incomodidad.
Siento muy injusto decir que esto
es más honesto que esto. No es
que no quiera tomar una postura,
sino que a veces siento que una se
va construyendo.
\*\*\*

Compás acepta estar permeada por la música de estas nuevas generaciones. Sus opiniones son menos contundentes que con la intelectualidad y prefiere no tomar postura, aunque no tomarla también es tomarla. Se califica de alternativa, aunque le hubiese gustado ser más underground. Siempre ha estado permeada por la dialéctica.

—Era la amiga rara porque era como la intelectual. Se me caía un libro y era bullying —recuerda —. Me decían: "Ay, la mamona, leyendo a Gabriela Mistral".

Otro término despectivo que usaban, en contra de ella y su grupo de amigas, era "camiona". Para sus tiempos, vestirse con un pantalón ancho traía como consecuencias que no la dejaran entrar a supermercados, que la miraran feo o la tildaran de lesbiana ("camiona"). Ya no tolera esos tratos, ahora los denuncia.

Después de la funa, ha perdido espacios, amigos y personas que se han alejado. Ella también se ha alejado. Ha encontrado en su rap alternativo, que tiene unas características sonoras y literarias muy difíciles de comparar con otras, un refugio.

Se siente como en su adolescencia, cuando llegaba a su casa, después de ser prejuzgada por algunas personas en la calle, y su abuela le recitaba aquellas palabras que parecían inteligibles, pero acompasadas. Era música para sus oídos.

#### Caso Jesurún

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ofreció excusas por el incidente en el que fueron detenidos Ramón Jesurún y su hijo tras la final de la Copa América en Miami, Estados Unidos. Ambos fueron liberados luego de pagar una fianza.

# Falcao, en El Campín

Radamel Falcao García fue presentado como nuevo jugador de Millonarios. "El Tigre" fue ovacionado por 33.000 hinchas azules, quienes asistieron a El Campín para darles la bienvenida a él y a los otros refueroz embajadores para este smestre.



### Avanza el Tour

El belga Jasper Philipsen se impuso ayer en el embalaje de la etapa 16 del Tour de Francia y logró su tercera victoria en la presente edición de la Grande Boucle, El esloveno Tadej Pogacar sigue líder y el mejor colombiano es Santiago Buitrago, décimo, a 16:57.

# Deportes



Santa Fe, dirigido por el uruguayo Pablo Peirano, buscará en este segundo semestre salir campeón de la Liga y la Copa BetPlay. / Óscar Pérez

Regresa el FPC a Bogotá

# KEVIN RAMÍREZ

kramirez@elespectador.com 

Con esperanza inquebrantable y espíritu guerrero, Santa Fe regresa a El Campín este miércoles en busca de revancha y de con el objetivo de iniciar con el pie derecho este nuevo camino hacia la décima estrella.

Atrás quedó la lluviosa y fatídica noche de hace un mes, cuando el leopardo mordió al león, dejándolo herido y apartándolo del título. Ahora el equipo de Pablo Peirano está recargado y preparado para el desafío de continuar con su buen rendimiento del semestre anterior.

Pese a que no salió campeón, el club cardenal recuperó el protagonismo que había perdido hace unos años. Enamoró nuevamente a su afición, más que con su fútbol, con la mística y el carácter que demostró dentro y fuera de la cancha. Sus hinchas volvieron masivamente al estadio y lucieron con orgullo sus camisetas y sus banderas albirrojas por gran parte de la ciudad.

Sobresalieron figuras como Andrés Mosquera Marmolejo, Daniel Torres y Hugo Rodallega,

del plantel, sino también el corazón valiente del equipo. El delantero de 38 años, incluso, llegó a

jugar la final con una fractura en

el metacarpo de su mano derecha

y no quería salir de la cancha. Santa Fe finalizó el semestre anterior con 53 puntos y un rendimiento del 65,4 %, tras 27 partidos jugados, de los cuales ganó 16, perdió cinco y empató seis. Números suficientes para que el proceso del técnico uruguayo haya sido respaldado por el presidente y tuviera continuidad para consolidarse.

Del equipo salieron Francisco Chaverra, José Érik Correa, Frank Castañeda y Daniel Moreno, al igual que el mediocampista canterano Juan Camilo Aristizábal y el extremo Jersson González. También hay rumores sobre la partida del defensa argentino Facundo quien no solo es el líder goleador Agüero hacia el Sporting de Recife la Copa BetPlay.

de Brasil.

El equipo cardenal arranca este miércoles su camino en el

segundo semestre de la Liga BetPlay. Santa Fe recibe a Pasto en

El Campín, desde las 6:00 p.m., con transmisión de Win Sports.

Santa Fe, por una nueva

ilusión en la Liga BetPlay

Hasta el momento han llegado el extremo Hárold Santiago Mosquera, el delantero Édward López, el centrocampista Jown Cardona y el defensa Jordy Monroy, quienes ya han dado de qué hablar con goles y buenas actuaciones en los juegos de la pretemporada cardenal.

Santa Fe arranca el segundo semestre de la Liga BetPlay 2024

Hasta el momento, Hárold Santiago Mosquera, Édward López, Jown Cardona y Jordy Monroy son los fichajes de Santa Fe para enfrentar la Liga y

enfrentando a Deportivo Pasto este miércoles, desde las 6:00 p.m., en el estadio El Campín. En el historial reciente el compromiso ha sido apretado, pues el último duelo que disputaron fue en enero, y el cardenal ganó 1-0, con gol de Hugo Rodallega, en el estadio Departamental Libertad. Sin embargo, en su última visita a Bogotá, los volcánicos se impusieron por 2-0 luego de 15 partidos sin conseguir una victoria.

Santa Fe espera contar masivamente con su hinchada y recoger los frutos de un proceso que promete. "Hay que seguir creyendo en el proyecto. Hay que seguir confiando en lo que este equipo quiere llegar a dar y en el trabajo del cuerpo técnico y de los jugadores. Tenemos que volver a fortalecernos, porque tenemos que hacer de El Campin ese fortin del primer semestre", dijo Hugo Rodallega.

# Lecciones de la Copa América

@JORGEATOVAR JORGE TOVAR

Colombia es subcampeona de la Copa América. El resultado es bueno por dos razones. Primera, el equipo futbolísticamente jugó bien. Por momentos, excelente. En segundo lugar, es un logro que entra en la historia. La selección ha participado en 24 ediciones de la Copa América. En apenas tres, con la de 2024, ha sido finalista. Pero hay oportunidades de mejora.

La gran selección de los noventa tenía jugadores que entraban en la categoría de cracks. Destacaba por encima de todos el Tino Asprilla, pero también el Tren Valencia, cualquier de los arqueros disponibles (Higuita, Mondragón o Córdoba, incluso Calero), y, por supuesto, el Pibe Valderrama.

Nos tocó esperar unos años para tener otra gran selección. La de Brasil 2014 tuvo un crack de nivel mundial: James Rodríguez.

Los demás futbolistas de aquellas selecciones eran grandes jugadores. Rincón, Mina, Escobar y Yepes son apenas ejemplos. Veo en esta selección de 2024 una composición algo diferente. El crack es James Rodríguez, pero no es el mismo de 2014. Son 10 años, el simple paso del tiempo impide que sea el mismo. Hay además otros excelentes jugadores: Luis Díaz, que no logró su mejor nivel; Ríos, la revelación, y Vargas, un buen arquero.

Así que, casi por matemáticas, si nuestro crack es un jugador inferior al de 2014, la selección debería ser menos. Pero sorprendentemente no lo es. Por momentos parecía mejor. Incluso destapó el viejo y divertido debate de si era la mejor selección colombiana de todos los tiempos. ¿Por qué pareció mejor selección que las anteriores?

La diferencia, desde mi perspectiva, es la estructura futbolística y la mentalidad competitiva que le ha impuesto el entrenador Néstor Lorenzo. Mucho hemos recorrido desde que el Bolillo Gómez dijera en 1998 que no estábamos todavía para competir con equipos europeos. Era nuestro tercer Mundial en serie, y en el grupo de Francia nos enfrentábamos a dos equipos del Viejo Continente. El resultado no podía ser otro, eliminados en primera ronda. Esta selección, sin tener esos grandes cracks de antaño, va golpeando y demoliendo al rival sin que lo percibamos. Son, por supuesto, excelentes futbolistas, que, estructurados apropiadamente, y mentalizados mejor, lograron derrotar a Brasil, Alemania y España, y alcanzar, casi con la vitola de favoritos la final de la Copa América ante el campeón del mundo.

Pero hay oportunidades de mejora. Si Lorenzo dio una lección magistral en los cambios ante Uruguay, no se entiende que mantuviese al equipo inicial casi todos los primeros noventa minutos en la final. Cansados, casi perdemos el partido en tiempo reglamentario. A James, además, lo desperdiciamos en el segundo tiempo, porque no tuvo a alguien fresco que se le mostrara. Además, debemos buscar bajo las piedras un definidor. Siete de los 12 goles fueron a balón parado. Siendo buenos delanteros, la selección necesita con urgencia un Falcao, un Iguarán. ¡Pero hay futuro!



## Sudoku

| 1 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 4 |   | 5 |   | 8 | 3 |   |
| 7 |   |   |   |   |   |   |   | 9 |
|   |   |   | 6 |   |   | 3 | 7 |   |
| 8 |   |   | 4 | 2 |   |   |   |   |
|   |   |   | 9 |   | 3 |   |   |   |
| 5 | 1 |   |   |   |   | 2 |   |   |
|   | 9 |   |   |   |   |   |   | 4 |
|   |   |   |   |   |   |   | 6 | 8 |

|   |   |   | 9 |   | 6 |   |   | 3 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 2 |   | 4 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 9 |   |   | 2 |   | 5 |   |   |   |
|   |   |   | 6 | 2 |   |   | 1 |   |   |
|   | 1 |   |   | 5 |   |   | 7 |   |   |
| 1 |   |   | 4 |   |   |   |   |   | ١ |
| 5 |   |   |   | 1 |   |   |   | 8 |   |
|   | 6 |   | 7 |   | 8 |   |   |   |   |

## Espectagrama

Espectagrama, Mario Méndez - mariom20co@yahoo.com

|                               |         | 1.0.000                        |                                         |                                                 | and Contraction               |                |                               |                      |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|
| mi                            |         | 1                              |                                         | "El sueño<br>de las"<br>(Jorge Za-<br>lamea), 1 | Dominio<br>de<br>Rumania      | Espan-<br>tosa | Preposi-<br>ción<br>inglesa   | Charco<br>oceánico   |
|                               |         | 1                              | Invertido,<br>cauce                     |                                                 |                               |                |                               |                      |
|                               |         |                                | Cuna<br>boyaca de<br>soa-<br>tenses     | )                                               |                               |                |                               |                      |
|                               | Deseado | Homici-<br>das de sí<br>mismos | Símbolo<br>ferroso                      |                                                 | 50 y 500<br>romanos           |                | Pinturas<br>de pe-<br>gotitos |                      |
| Revisan-<br>do el<br>(2)      |         |                                |                                         |                                                 |                               |                |                               | Invertido<br>Oriente |
| Únale con<br>sol-<br>dadura   | )       |                                |                                         |                                                 |                               |                |                               |                      |
| Letra<br>griega<br>con valor  | )       |                                | Invertido,<br>amarga-<br>do de<br>Helga |                                                 | Sitio para<br>grabar<br>Palma | )              |                               |                      |
| Relativos<br>al icono         | )       |                                |                                         |                                                 |                               |                |                               |                      |
| Sorte-<br>árase               | )       |                                |                                         |                                                 |                               |                |                               |                      |
| Pone<br>fecha y<br>hora       |         |                                |                                         |                                                 |                               |                | 4                             | Take.                |
| Invertido,<br>penetrad        | )       |                                |                                         |                                                 |                               |                | V                             | 0.0                  |
| Concer-<br>niente al<br>hueso | )       |                                |                                         |                                                 |                               |                | 1                             |                      |

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR, Horizontales: Water, Apoya, Zetas, Bolerazo, Iba, Moravia, Ebéjicos, SAS, Aero, Tr, Al, Estar, Sincé. Verticales: Bimestre, Carabobo, Lares, Tn, Waze, Ja, Asi, Ayer, Viales, Totalice, Zape, Roa, Rasos, So.

# EL HORÓSCOPO DE ARTEMISA

Cáncer (22 jun. - 23 jul.)
Quieres cambiar algunas
cosas en tu entorno, pero
la tardanza del cambio te
tiene alterado. Recuerda
que todo no se puede ya.
Palabra del día: seguridad.

Leo (24 jul. - 23 ago.)
Tienes mucho estrés,
eso te hará actuar por
impulso. Tu conducta
está sorprendiendo a
quienes te rodean.
Palabra del día: liberar.

Virgo (24 ago. - 23 sep.)
Tus deseos inconscientes
de romper con todo e irte
lejos influirán mucho en tu
estabilidad. Te vendría bien
aceptar nuevas ofertas.
Palabra del día: paciencia.

Libra (24 sep. - 23 oct.) Necesitarás mucha estimulación mental para salir de la rutina en la que vives sometido. Empieza a explorar posibilidades. Palabra del día: frenar. Escorpión (24 oct. - 22 nov.)
No te cargues con los
problemas de tu familia.
Suelta y dedicate a
hacer lo que mejor sabes
hacer: vivir tu vida.
Palabra del día: creer.

Sagitario (23 nov. - 21 dic.)
Eres demasiado
"cuadriculado" en todo
y no te das cuenta que
hay otros caminos que te
pueden traer beneficios.
Palabra del día: analiza.

Capricornio (22 dic. - 20 ene.) Las cosas que son impredecibles quizá son las que más te convengan. No te alarmes, aprende a disfrutar. Palabra del día: enfrentar.

Acuario (20 feb. - 20 mar.)
La nueva forma de verte
está afectando a tus
intereses: procura pensar
si esta nueva versión
de ti es lo que quieres.
Palabra del día: expresar.

Piscis (20 feb. - 20 mar.)
Tienes que ser coherente.
Hay personas que no
están acostumbradas a tus
exigencias, no por eso debes
ser hiriente ni tener empatía.
Palabra del día: cuidado.

Aries: (21 mar. - 20 abr.)
Este momento que estás viviendo te va a enriquecer.
Estás muy positivo y eso abrirá puertas a la noticia que esperas.
Palabra del día: certeza.

Tauro (21 abr. - 21 may.)
Estás muy ansioso e
impaciente, busca el
motivo por el que estás
empezando a imaginar
lo que no es. Palabra
del día: confiar.

Géminis (22 may. - 21 jun.)
Estás viviendo un día muy
tranquilo y sabrás cómo
canalizar tus emociones.
¿Cuál es la necesidad
de buscar caos?
Palabra del día: seguridad.

#### Ordene su aviso también a los correos: sarias@elespectador.com y jduran@elespectador.com - Línea de servicio al cliente (601) 4232300 Opc. 2

**Empleos** 

7 » Tecnología

Bienes Raíces

8 » Maguinaria

Vehículos

Negocios

Otros

Servicios

10 » Módulos **Judiciales** 

Turismo

12 » Exeguiales

# Clasificados

Ordene su aviso EL ESPECTADOR 2627700 313 889 4044

#### Tarifas:

- Palabra \$ 1.681
- Centímetro x col. \$66.555
- Edictos \$ 81.345
- A estas tarifas se les debe incluir el IVA.

#### Formas de Pago:

- ▶ PSE
- Tarjeta de Crédito
- Transferencias Bancarias

# **Avisos**

#### ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, que iluminas mi camino para que yo alcance mi ideal. Tû que das el Don Divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo, quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y confirmar una vez más que nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea mi ilusión material, deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la Gloria Perpetua. Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos. (La persona deberá rezar esta Oración durante 3 días y será alcanzada la Gracia por más difícil que sea). Publicar en cuanto se reciba la Gracia. M.C.V.

# **Edictos**

### **Avisos**

AVISO DE PRENSA. DISEÑO Y PROCESOS EN MADERA SAS-DIPROMA SAS EN LIQUIDACION. Doris Forero Bermúdez, obrando en mi calidad de liquidadora principal de DISEÑO Y PROCESOS EN MADERA SAS-DIPROMA SAS ENLIQUIDACION con Nit 900.053.190-3, me permito informar a todos los posibles acreedores de la compañía, que ésta se encuentra en estado de liquidación como consecuencia de la decisión de sus accionistas adoptada el día 05 de Diciembre de 2023 conforme a las leyes y al contrato social, según consta en el acta No.033 de la asamblea de accionistas debidamente registrada en la cámara de comercio de la ciudad de Bogotá. Cualquier interesado puede dirigirse a la Calle 77 A No. 85-25 sede principal de la compañía, en la ciudad de Bogotá. DORIS FORERO BERMUDEZ. Liquidadora, H16

AVISO DISOLUCIÓN, La liquidadora de VIBIO GO S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, identificada con NIT. 901.489.571-1, de conformidad con los artículos 495, 497 y 232 del Código de Comercio, informa al público que mediante Acta No.12 de 15-05-2024 de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá el día doce (12) de julio de 2024, se declaró disuelta la sociedad y en estado de liquidación. VALENTINA CRUZ MEDINA, Liquidadora, H17

ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTÁ. Tribunal Eclesiástico. Causa: Nulidad Matrimonial: HERNÁNDEZ PEÑA. Sergio Antonio MORENO BARAJAS, Sandra Paola. EDICTO. El Vicario Judicial Adjunto, del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de la Arquidiócesis de Bogotá, HACE SABER: Que en la causa de la referencia se ha citado para que comparezca ante este Tribunal Eclesiástico Metropolitano de la Arquidiócesis de Bogotá (Carrera 18 No. 34 15. PBX 6052323) en los 15 días siguientes de martes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., a la señora MORENO BARAJAS; Sandra Paola, con el fin de notificarse de los términos de la demanda de Nulidad Matrimonial presentada por el señor HERNÁNDEZ PEÑA, Sergio Antonio. para Notificar a: MORENO BARAJAS, Sandra Paola. ORDENA: Fijar el presente edicto en las puertas del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de Bogotá y en el Tribunal Eclesiástico Metropolitano de la Arquidiócesis de Bogotá y en un periódico de alta circulación a NIVEL NACIONAL (cc. 1509 y 1510 del CIC). CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ LAITÓN, Pbro. Vicario Judicial Adjunto, Presidente de Turno. Dra. LUZ MARINA MORENO. Notaria Eclesiástica. Fijado hoy: Junio 18 - 2024 Alas: 10:38 A.M. Desfijado hoy:

BOGOTÁ, D.C. La señora LUZ CONSUELO OSPINA DE RODRIGUEZ, quien en vida se identificó con cedula de ciudadanía número 41476878, falleció en la ciudad de Bogotá, D.C., el día 27 de Junio de 2024. Quienes crean tener derecho a solicitar el reintegro de los ahorros, aportes y demás derechos que el asociado tenía en la cooperativa del magisterio CODEMA, pueden acercarse a su oficina en la Calle 39 B No. 19-15 en Bogotá, D.C. Se establece un plazo máximo de dos (2) meses para para la presentación de la reclamación ante la cooperativa, a partir de la fecha del deceso. H6

Alas: \_\_. CONSTE. (Hay firmas). H5

EDICTO. - PRIMER AVISO. SE HACE SABER QUE EL SEÑOR HENRY BELTRÁN LAVERDE, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 2.928.227, HA SOLICITADO LA INICIACIÓN DEL TRÁMITE TENDIENTE AL RECONOCIMIENTO DE SUSTITUCIÓN DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE LA SEÑORA GLORIALUZ BELTRÁN CELEMIN (Q.E.P.D.), EN VIDA IDENTIFICADA CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 20.293.798, FALLECIDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, TRÁMITE QUE SE ADELANTA ANTE EL FONDO DE PRESTACIONES DEL MAGISTERIO - FOMAG. H15

INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR PÉRDIDA DE CDT. Yo Dioselino Combita Cristancho identificado

con C.C. número 9.511.025, notifico al público en

general y/o interesados, que en la ciudad de Bogotá y mediante los trámites previstos en el artículo 398 del Código General del Proceso solicito la cancelación y reposición del siguiente Titulo Valor expedido por el BANCO CAJA SOCIAL, el cual se encuentra en estado de Extravio. El Titulo Valor cuenta con las siguientes características: Titular(es): Dioselino Combita Cristancho Documento(s) de Identidad: 9.511.025 Dirección Oficina Sede del Título Valor. Veinte de Julio Cra 5 Tipo de Titulo Valor: CDT Número del Título Valor: 25502 243451 Fecha de Apertura: 26/06/2023 Fecha de Vencimiento: 26/06/2025 Fecha de Renovación: 26/06/2024 Plazo: 360 Valor de Apertura: 15.000.000. Por lo anterior, se solicita al público abstenerse de efectuar cualquier operación comercial con el Título Valor objeto del presente aviso. Si alguien se opone a está publicación por favor presentarse a la Oficina Sede del Titulo Valor enunciado. H13

TERCER AVISO DE LIQUIDACION. EL LIQUIDADOR DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA DOCENTES EL CARMEN EN LIQUIDACION IDENTIFICADO CON NIT No. 901366841-7 INFORMA QUE LA ENTIDAD SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN PARA QUE SUS ACREEDORES HAGAN VALER SUS DERECHOS. FAVOR COMUNICARSE AL TELÉFONO 3216258858 o 3135589423, DIRECCIÓN CARRERA 27 No. 33 A 20, EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIQUIA

TERCER AVISO DE LIQUIDACIÓN.: La suscrita liquidadora de ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NUTRICIONISTAS NUYA, en LIQUIDACIÓN NIT 901.552.071-1, se permite informar de acuerdo con auto de requerimiento liquidación de la Gobernación de Antioquia y la Cámara de Comercio de Medellin, que la Asociación se encuentra disuelta y en proceso de liquidación por voluntad de la junta directiva y Esociados mediante Acta de reunion JD-26(20-01 2024), debidamente inscrita en el proceso frente a Cámara de comercio. H9

### **Emplazatorios**

**EDICTO EMPLAZATORIO. FERNANDO TÉLLEZ** LOMBANA, NOTARIO VEINTIOCHO (28) EN PROPIEDAD Y CARRERA DEL CIRCULO DEBOGOTÁ, avisa a todas las personas que se consideren con Derecho a intervenir en el trámite Notarial de LIQUIDACIÓN DE LA HERENCIA del señor LUIS ALBERTO NIVIA CÁRDENAS (Q.E.P.D), quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 17.071.347 expedida en Bogotá, D.C.; su último domicilio y asiento principal de sus negocios fue la CALLE 71 NÚMERO 10-53, en el término de diez (10) días siguientes, contados a partir de la fecha de publicación del presente Edicto. Admitida como fue la petición de iniciación del trámite como heredero la sociedad COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S.A.S., identificada con NIT número 800.215.065-4, actuando como apoderado especial el Dr. PABLO TOMÁS SILVA MARIÑO, Abogado titulado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional 88.882 del Consejo Superior de la Judicatura. Se ordena publicación del presente Edicto el día 18 de junio de 2024 en la cartelera de la Notaria, por el término de diez (10) días y se ordena a los interesados a publicar por una sola vez, copia del Edicto emplazatorio en un periódico y una emisora de amplia cobertura, que reúna las exigencias atrás indicadas, H12

# Notarias

REPÚBLICA DE COLOMBIA. Superintendencia De Notariado Y Registro. Notaria Unica De Garagoa (Boyacá). ACTA No. 67-EDICTO. EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE GARAGOA. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a la herencia a título universal o singular, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico en el trámite notarial de liquidación extrajudicial sucesoral del(a) causante(s) GABINO FERNANDEZ GOMEZ C.C. SIN DATOS, quien(es) falleció(eron) en LA CAPILLA, el(los) día(s) VEINTICINCO (25) DE MARZO de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO (1968), para la cual presento la solicitud el día CUATRO (04) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024), se ordena la publicación en un periódico de circulación Nacional y en la radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 902. de 1988. ordenándose además su fijación en lugar visible de esta Notaria por el término de diez (10) días. Garagoa, CUATRO (04) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024). EL NOTARIO. El presente edicto se fija siendo las 08:00 a.m., hoy CINCO (05) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024). EL NOTARIO. El presente edicto se desfija siendo las 06:00 p.m. hoy DIECIOCHO (18) DE JULIO DE 2024. EL NOTARIO. Elabora: Edgar Martinez.

REPÚBLICA DE COLOMBIA. Superintendencia De Notariado Y Registro. Notaria Única De Garagoa (Boyacá). ACTA No. 68-EDICTO, EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE GARAGOA. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a la herencia a título universal o singular, dentro de los

diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico en el trámite notarial de liquidación extrajudicial sucesoral del(a) causante(s) ISMAEL AMAYA BOHORQUEZ C.C. 1.101.238, quien(es) falleció(eron) en PACHAVITA, el(los) día(s) CINCO (05) DE MAYO de DOS MIL DOCE (2012). para la cual presento la solicitud el día NUEVE (09) DE JULIO DE DOS MIL VEINTE CUATRO (2024), se ordena la publicación en un periódico de circulación Nacional y en la radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3°., del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible de esta Notaria por el término de diez (10) dias. Garagoa, NUEVE (09) DE JULIO DE DOS MIL VEINTE CUATRO (2024). EL NOTARIO. El presente edicto se fija siendo las 08:00 a.m., hoy DIEZ (10) DE JULIO DE DOS MIL VEINTE CUATRO (2024). EL NOTARIO. El presente edicto se desfija siendo las 06:00 p.m. hoy VEINTITRES (23) DE JULIO DE 2024. EL NOTARIO, Elaboro: Edgar Martinez. (Hay firma y sello). H2

REPÚBLICA DE COLOMBIA. Superintendencia De Notariado Y Registro. Notaría Única De Garagoa (Boyacá). ACTA No. 69-EDICTO. EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE GARAGOA. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a la herencia a título universal o singular, dentro de los diez (10) dias siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico en el trámite notarial de liquidación extrajudicial sucesoral del(a) causante(s) GABRIELINA PEÑA VDA. DE SANCHEZ C.C. 23.602.373, quien(es) falleció(eron) en PACHAVITA, el(los) día(s) DIECISÉIS (16) DE JUNIO de DOS MIL VEINTICUATRO (2024), para la cual presento la solicitud el día NUEVE (09) DE JULIO DE DOSMIL VEINTE CUATRO (2024),, se ordena la publicación en un periódico de circulación Nacional y en la radiodifusora 3°., del Decreto 902 de 1.988 ordenándose además su fijación en lugar visible de esta Notaria por el término de diez (10) días. Garagoa, NUEVE (09) DE JULIO DE DOS MIL VEINTE CUATRO (2024). EL NOTARIO. El presente edicto se fija siendo las 08:00 a.m., hoy DIEZ (10) DE JULIO DE DOS MIL VEINTE CUATRO (2024). EL NOTARIO. El presente edicto se desfija siendo las 06:00 p.m. hoy VEINTITRES (23) DE JULIO DE 2024. EL NOTARIO, Elaboro: Edgar Martinez. (Hay firma y sello). H3

REPÚBLICA DE COLOMBIA. Superintendencia De Notariado Y Registro. Notaría Unica De Garagoa (Boyacá). ACTA No. 66-EDICTO. EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE GARAGOA. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a la herencia a título universal o singular, dentro de los diez (10) dias siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico en el trámite notarial de liquidación extrajudicial sucesoral del(a) causante(s) LUIS EDUARDO CASTRO NIETO C.C. 1.063.292, quien(es) falleció(eron) en GARAGOA, el(los) día(s) SEIS (06) DE MARZO de DOS MIL SIETE (2007), para la cual presento la solicitud el día CUATRO (04) DE JULIO DE DOS MIL VEINTE CUATRO (2024), se ordena la publicación en un periódico de circulación Nacional y en la radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º., del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible de esta Notaria por el término de diez (10) días. Garagoa, CUATRO (04) DE JULIO DE DOS MIL VEINTE CUATRO (2024). EL NOTARIO. El presente edicto se fija siendo las 08:00 a.m., hoy CINCO (05) DE JULIO DE 2024. EL NOTARIO. El presente edicto se desfija siendo las 06:00 p.m. hoy DIECIOCHO (18) DE JULIO DE 2024. EL NOTARIO. Elabora: Edgar Martinez. (Hay firma y sello), H4

NOTARÍA 55 BOGOTÁ D.C. Alejandro Hernández Muñoz. NOTARIO. EDICTO. LA NOTARIA CINCUENTA Y CINCO (55) ENCARGADA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ. EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro del trámite notarial de Liquidación de la herencia de la CAUSANTE CARMEN ELISA BARBOSA RODRIGUEZ, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 36.148.634 y falleció el día catorce (14) de octubre del año dos mil veinte (2.020), en la ciudad de Bogotá D.C., siendo este el lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios; para que lo hagan dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación de este edicto, y cuyo trámite sucesoral fue aceptado mediante ACTA NÚMERO 72 de fecha cinco (5) de julio del año dos mil veinticuatro (2,024). Se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de circulación nacional

y en una emisora de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su publicación en un lugar visible de la notaria por el término de diez (10) días. SANDRA PATRICIA BECERRA CÁRDENAS. NOTARIA CINCUENTA Y CINCO (55) ENCARGADA DEL CIRCULO DEBOGOTÁ D.C. Resolución No 07059 del 04/07/2.024 - Supernotariado). Se fija hoy, 09 JUL 2024 a las 8:00 AM. Elaboro: Vanessa Cortes Vasques. Rad. 20241060. (Hay firmas). H7

EDICTO. - NOTARIA FOMEQUE - EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE FOMEQUE - CUNDINAMARCA EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO Y EN ESTE DESPACHO, EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL Y DE HERENCIA DEL CAUSANTE MARIANO PULIDO RODRIGUEZ, IDENTIFICADO EN VIDA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 2.998.510, CUYO ULTIMO DOMICILIO Y ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO DE CHOACHI, QUIEN FALLECIÓ EL CATORCE (14) DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022). EN FOMEQUE-CUNDINAMARCA. ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA MEDIANTE ACTA NUMERO VEINTE (20) DEL DOCE (12) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024). SEORDENA LA PUBLICACION DE ESTEEDICTO EN EL PERIODICO Y EN LA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 3º DEL DECRETO 902 DE 1.988 Y 3º DEL DECRETO 1.729 DE 1.989, ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACION EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY TRECE (13) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024) SIENDO LAS OCHO DE LA MAÑANA (08:00 A.M) - JHON JAIRO MARTINEZ GONZALEZ - NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE FOMEQUE - HAY FIRMA Y SELLO FOMEQUE: CARRERA 2 No 4-73 - CHOACHI: CARRERA 2 No 2-18 UBAQUE: FRENTE A LA ESTACION DE PLICIA. H10

NOTARIA 4 SNR. SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO la guarda de la fe pública EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE IBAQUE TOLIMA, EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del causante JOSE EDUARDO SARMIENTO IBAÑEZ, con C.C. No. 19.397.332 expedida en Bogotá D.C., cuyo domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad de Ibaqué, donde igualmente falleció el pasado 7 de noviembre de 2022.- Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta No. 087 del 15 de julio de 2024, se ordena la publicación de este Edicto en el periódico El Nuevo Día y una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la notaria por el término de diez (10) días. En constancia el presente Edicto se fija se fija hoy Dieciséis (16) de Julio del dos año mil veinticuatro (2 024) a las ocho de la mañana (8 a.m.). - La Notaria Cuarta, (Fdo.) TERESA PAVA SANTOS Notaria Cuarta de Ibagué Notario Teresa Pava Santos Dirección: Carrera 5 No. 68 - 28 Teléfono: 2774369 Email. notariacuatroibague@ hotmial.

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE SALDAÑA TOLIMA. EDICTO EMPLAZATORIO. EMPLAZA. A todas las personas que se consideran con derecho de intervenir dentro del trámite notarial de liquidación de la sucesión de la causante EMILIA GARCIA, quien se identificaba con cedula de ciudadanía No. 20.017.953; cuyo último domicilio de la causante fue la ciudad de Saldaña, asiento principal de sus negocios. Trámite que se aceptó en esta notaria mediante acta número cero cero tres (003) de fecha doce (12) de julio del año dos mil veinticuatro (2024) para que dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto, en un periódico de amplia circulación, y en la radiodifusora local si la hay, hagan valer sus derechos, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 3 del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaria. Se fija el presente edicto a los trece (13) día del mes de julio de 2024. LA NOTARIA, DIANA CONSUELO FERIA OLIVARES. NOTARIA ÚNICA DE SALDAÑA TOLIMA, (Hay firma y sello), H14

### Avisos de Ley

#### La Empresa INDUSTRIAS MARTINICAS EL VAQUERO S.A.S. NIT 830.085.577-3

En Soacha (Cundinamarca), informa que la señora NIÑO NUÑEZ NATALI, CC No. 53.094.255, falleció el 22 de mayo de 2024. Quienes tengan derecho a reclamar sus acreencias laborales, deben presentarse en Diagonal 5 sur # 3-26, o contactar al 3202716967 o talentohumano@elvaguero.com.co. dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación para acreditar su derecho.

#### La Empresa INDUSTRIAS MARTINICAS EL VAQUERO S.A.S. NIT 830.085.577-3

En Soacha (Cundinamarca), informa que el señor PEÑA MUTIS WILSON ANTONIO, CC No. 77.038.605 falleció el 25 de mayo de 2024. Quienes tengan derecho a reclamar sus acreencias laborales, deben presentarse en Diagonal 5 sur # 3-26, o contactar al 3202716967 o talentohumano@elvaquero.com.co, dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación para acreditar su derecho. SEGUNDO AVISO

### AGENCIA DE ADUANAS SIACO S.A.S.

Informa que el 12 de junio del 2024 falleció estando a su servicio el señor FABIÁN ANDRES RODRIGUEZ MELENDEZ, con C.C No. 1.072.593,220 y a la fecha de publicación del presente aviso se han presentado a reclamar sus derechos, la señora LUZ MARINA MELENDEZ CAMPOS y GUILLERMO ROBERTO RODRIGUEZ MORENO en su condición de Padres. Se informa igualmente que la liquidación y asignación de los derechos del Sr. FABIAN RODRIGUEZ se efectuará el día 20 de agosto del 2024 a las 10:00 am en la Av Cra 97 # 24c-80 de Bogotá tel. 4252600 de 8:00 am a 5:00 pm. Se da este ÚLTIMO AVISO para quienes crean tener igual o mejor derecho se presenten a reclamar acreditando el respectivo derecho.

#### La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH INVITA A PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES DE ORDEN NACIONAL

A PRESENTAR SU MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACION 91181779, PARA EL SUMINISTRO DE ANIMALES Y MATERIALES PARA PROYECTO DE GANADERÍA, EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS PUERTO LOPÉZ Y SAN MARTIN - META.

Envie su intención de participar al correo co\_comprasco\_quotation@giz.de, indicando el número de proceso 91181779, hasta el 22 de julio de 2024 a las 23:55 pm Anexando los siguientes documentos:

Registro único tributario, certificado de existencia de representación legal y resolución de facturación vigente, no superior a 30 días

Calle 125 N. 19-24 Oficina 501 en Bogotá. Tel: 4325350 Ext 112-114 Para encontrar más licitaciones visite nuestra página https://www.giz.de/en/worldwide/compras.html



La Asamblea de accionistas de la sociedad DRAVO S.A.U SUCURSAL EN COLOMBIA con NIT 900.967.935-6

Mediante el acta No. 02 de fecha 07/05/2024, declaró la sociedad disuelta y en estado de liquidación. De esta manera, actualmente la sociedad se encuentra en estado de liquidación.

### AVISO INTERVENCION JUDICIAL

YO, MONICA ALEXANDRA MACIAS SANCHEZ, EN CALIDAD DE INTERVENTOR(A) DESIGNADO(A), ME PERMITO INFORMAR QUE MEDIANTE AUTO 910-009577 DE 3 DE JULIO DE 2024 EXPEDIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, SE DECRETO LA INTERVENCION JUDICIAL BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESION POR CAPTACION ILEGAL DE RECURSOS DEL PÚBLICO, DE LA PERSONA JURIDICA COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCTORES BCM NIT 901.656.292-8 Y LAS PERSONAS NATURALES PAOLA BORJA CORREA CC 32.202.872 Y MARIANA VANESSA ARAOS BORJA CC. 1.027.947.792 POR CAPTACIÓN ILEGAL DE RECURSOS DEL PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DEL DECRETO 4334 DE 2008, DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:

#### COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCTORES BCM NIT 901.656.292-8 PAOLA BORJA CORREA CC 32.202.872 MARIANA VANESSA ARAOS BORJA CC.1.027.947.792

POR LO TANTO, EN VIRTUD DE LO PREVISTO EN LOS LITERALES A) Y B) DEL ARTÍCULO 10 DEL DECRETO 4334 DE 2008, SE CONVOCA A QUIENES SE CREAN CON DERECHO A RECLAMAR LAS SUMAS DE DINERO ENTREGADAS A LOS INTERVENIDOS, PARA QUE PRESENTEN SUS SOLICITUDES AL (LA) INTERVENTOR(A) EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES:

LA INTERVENTORA HA DISPUESTO UN CANAL DIGITAL DE RADICACIÓN DE ACREENCIAS PARA TODOS LOS AFECTADOS, EL CUAL ESTARÁ HABILITADO, DURANTE EL TERMINO PARA RECLAMACIONES "OPORTUNAS". DESDE LAS 00:00 AM DEL MIERCOLES 17 DE JULIO, HASTA LAS 11:59 P.M. DEL VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 EN JORNADA CONTINUA, EN LA PAGINA DE LA INTERVENTORA www.monicaamacias.com, https://monicaamacias.com "L/NK: RADICACION ACREENCIAS COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCTORES BCM" https://forms.gle/jhq4kSmtYoG9LPp88

LAS RECLAMACIONES FISICAS PODRÁN PRESENTARSE DESDE EL 17 DE JULIO 2024 HASTA 26 DE JULIO DEL 2024, EN EL HORARIO DE 8:00 AM A 5:00 PM. EN LA CARRERA 64 No 103-05 DE LA CIUDAD DE BOGOTA.

LAS RECLAMACIONES DEBERÁN PRESENTARSE, COMO LO INDICA EL LITERAL C) DEL ARTÍCULO 10 DEL DECRETO 4334 DE 2008, POR ESCRITO CON PRESENTACIÓN PERSONAL ANTE EL(LA) INTERVENTOR(A), ADJUNTANDO EL ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE ENTREGA DE DINERO A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES INTERVENIDAS.

DE ACUERDO CON EL LITERAL D) DEL ARTÍCULO 10 DEL DECRETO 4334 DE 2008, EL (LA) INTERVENTOR(A) CUENTA CON UN PLAZO DE 20 DÍAS, CONTADOS DESDE EL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES, PARA ADOPTAR LA DECISIÓN SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE AFECTADOS, TERMINO QUE EN ESTE CASO VENCE EL **15 DE** AGOSTO DEL 2024. DICHA DECISIÓN SERÁ DEBIDAMENTE PUBLICADA Y CONTRA LA MISMA PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN QUE PODRÁ SER INTERPUESTO DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LA EXPEDICIÓN DE LA DECISIÓN No 1.

SEGÚN EL LITERAL F) DEL ARTÍCULO 10 DEL DECRETO 4334 DE 2008, LOS RECURSOS SE RESOLVERÁN DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN, EN ESTE CASO EL PLAZO VENCE EL 24 DE AGOSTO 2024.

ESTE AVISO SE PUBLICA EL 16 DE JULIO DEL 2024.

Unchatcon...

Property of the property of the

# Gergely Bogányi, pianista húngaro

# "No puedo separar mi vida personal de la música"

El músico europeo se presenta hoy en el concierto inaugural del Concurso Nacional de Piano Federico Chopin en Colombia, que pretende elegir a un representante nacional para el XIX Concurso Internacional de Piano Fryderyk Chopin, que se realizará en Varsovia en 2025.



ANDREA JARAMILLO CARO

ajaramillo@elespectador.com

@Andreajc1406

Hablemos sobre el concierto de esta noche que inaugurará el Concurso Nacional de Piano Federico Chopin en Colombia.

En mi opinión, este concierto es una locura. Será un evento "a la carta", en el que el público podrá elegir las piezas que interpretaré. He hecho esto varias veces y, cada vez que termino uno de estos recitales, me digo a mí mismo que no lo volveré a hacer, porque es como una tortura. Al mismo tiempo es muy emocionante y encantador para la audiencia y muy desafiante e interesante para mí. Es incluso más duro en Colombia, por el tema de la altura en Bogotá: como me debo adaptar a ella, casi que me desmayo. Pero hago esto, principalmente, por la creatividad y espontaneidad que me permiten tener este tipo de eventos. Al ser el público el que elige el repertorio, ni ellos ni yo sabemos qué tocaré esta noche y no hay elección incorrecta, porque todas son melodías hermosas para el piano.

#### ¿Para usted qué representa Chopin y su música?

Es un mundo complejo. Chopin tiene su propio lenguaje con un mensaje muy profundo, romántico y valioso. Este aspecto creo que es lo que hace que sigamos escuchando su música después de 200 años. Es importante para la humanidad en cuanto al inmenso valor espiritual y cultural.

# ¿Cuáles son los desafíos que la música de Chopin presenta a un pianista?

Es un desafío complicado, porque Chopin estaba revolucionando la técnica del piano, y ese es un nivel muy alto al que hay que llegar para tocar con la técnica correcta. Es un trabajo muy grande al que le dedicamos muchos años e incluso varias décadas. Eso por el lado técnico, pero es incluso más importante el lado musical que siempre está presente en toda su música. Él logró crear su propio lenguaje, pero dentro de este cada pieza representa una dualidad en su obra, porque funcionan de manera individual, pero también crean un microcosmos. Esto pone a Chopin entre los mejores compositores.

### ¿Qué otros son igual de valiosos para usted?

Los grandes como Bach, Mozart, Liszt, Schumann, Beethoven, Chaikovski... Podría dar una lista de 10 o 20, pero no muchos más.

# Usted le ha dedicado la vida al piano, ¿qué fue lo primero que le llamó la atención de este instrumento?

En Hungría decimos que el piano es el rey de los instrumentos, porque puede tocar notas iguales a las de otros instrumentos en una orquesta y por los sonidos que es capaz de producir. Por el lado personal, nací en una familia musical. Mis padres eran músicos y teníamos un piano en casa, donde siempre veía a mi padre tocar, y había muchas personas en nuestro hogar para cantar, porque él era director coral. Mi devoción al piano comenzó cuando estaba muy joven, cuando tenía dos o tres años.

# ¿Cuál ha sido la pieza más compleja que ha tocado en su carrera?

En términos de intensidad y complejidad, la música de Chopin es de la clase más alta, porque su forma de escritura es muy precisa y corta en cuanto al tiempo. En cinco minutos su música puede expresar más emociones y mensajes que otros compositores en 30 minutos. Las mazurkas o Nocturne son piezas que requieren mucha concentración.

#### ¿Cuál ha sido un concierto o uno de los concursos de piano que haya dejado huella en usted?

Es difícil elegir uno, pero creo que ha habido diferentes hitos en mi vida. Por ejem- un papel relevante en este sentido, la música de los la música.



Además de su carrera musical, Gergely Bogányi ha incursionado en el diseño y la fabricación de pianos. / Cortesia Instituto Chopin

plo, cuando toqué en el Danubio, en Budapest. No estaba propiamente en el agua, pero había un escenario que fue construido sobre la superficie del río, y era una hermosa noche de verano en la que se reunieron cerca de 20 mil personas para escuchar el concierto. Esa fue una experiencia única. Los conciertos "a la carta" los he hecho algunas veces, pero cada una de ellos ha sido algo tremendo, quizá por eso lo sigo haciendo, aunque es algo difícil, pero da mucho de vuelta.

# Como sociedad, ¿qué cree que podemos aprender del piano?

Zoltán Kodály decía que se podía vivir sin música, pero que no valía la pena por su capacidad de dejar un impacto gigante sobre el ser humano. Un impacto que no equiparaba con ninguna otra cosa. La música del piano tiene un papel relevante en este sentido, la música de orquesta también, pero el pianista tiene una posición única porque él o ella conduce a toda una orquesta con un solo instrumento. El piano, al menos en teoría, puede representar a toda una orquesta. Por esto creo que la música del piano siempre ha tenido y tendrá una gran plataforma de comunicación.

#### ¿Cuál es una lección que le ha enseñado el piano que puede aplicar a su vida personal?

No puedo separar la vida personal de la música. Todo lo que experimento mientras toco lo puedo adaptar a mi vida personal. Todo se realza mientras toco. Si estoy en guerra con la música para entenderla y reproducirla, tengo que gestionar eso para que sea más fácil salir del estado mental de hacer música, que es algo muy difícil. He aprendido de todos los aspectos de mi vida a través de la música.